

**Buen debut** 

El Uruguay de Bielsa le ganó 3-1 a Panamá en la Copa América. Lo definió sobre el final. DEP.



La villana favorita Antes de su gira mundial, María Becerra le dio voz a un personaje de película animada. P.42



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.221, PRECIO: \$ 1.900,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50. Lunes 24 de junio de 2024

### Once días sin Loan: la Justicia apunta a una trama del poder local

Los vecinos dicen que el comisario los presionaba para no ir a las marchas.

El caso, que empezó a investigarse como una desaparición, ahora se orienta a secuestro, vinculado a una red de trata o a una adopción ilegal. Una de las parejas detenidas, una ex funcionaria municipal y un capitán de navío retirado, están sospechados de haberse

llevado a Loan, luego de haber estado en el almuerzo familiar. Ayer se hicieron allanamientos en dos viviendas en Chaco, donde se comprobó que estuvieron horas después de la desaparición del nene. En los vehículos de la pareja se detectaron rastros del chico.

El ex comisario de 9 de Julio, detenido y echado de la fuerza, es señalado por los vecinos: unos 200, que estuvieron en las marchas, recibieron citaciones policiales. Fernando Burlando será abogado en representación de uno de los hermanos de Loan. P.3

# Tragedia. El móvil policial se llevó por delante a un grupo de jóvenes.

### A contramano, un patrullero atropelló y mató a un joven de 21 años

Fue el viernes en Vicente López. Un móvil policial iba a toda velocidad y a contramano, persiguiendo un auto, cuando perdió el control y embistió a un grupo de jóvenes que hacían un asado en la esquina de Melo y Franklin, en Villa Martelli. Pedro Pressavento, de 21, murió el sábado a consecuencia de las heridas. Su hermano Juan, de 23, está internado. El conductor está detenido, acusado de homicidio culposo. P.36

### Prorrogan hasta diciembre el uso de las recetas médicas a mano

Se había anunciado que a partir del 1 de julio sólo se podría comprar medicamentos con recetas electrónicas. Pero la medida se postergó hasta fin de año, y así las manuscritas mantendrán su vigencia por seis meses más. Cada provincia deberá sumarse al sistema con una norma propia. Los profesiona- y otras al celular de cada afiliado. P.35

les, a su vez, tendrán que anotarse en un registro. En la receta se deberá priorizar el nombre genérico de la droga mientras que la sugerencia de marca puede hacerse debajo, en un lugar secundario. En cuanto a los métodos, algunas recetas se cargarán por sistema,

### El Gobierno empieza a negociar para aprobar la Ley Bases el jueves

El oficialismo buscará mañana en el plenario de comisiones, obtener un dictamen de mayoría para facilitar el debate en la Cámara de Diputados. Pretende que en una sanción exprés, se restituya Ganancias, la modificación a Bienes Personales, la reforma laboral, la penalización de los bloqueos sindicales y que algunas empresas del Estado, como Aerolíneas, vuelvan a figurar entre las privatizables. P.6

### Sánchez va tras sitios web por las denuncias de corrupción contra su mujer

El jefe de Gobierno español anunció que presentará medidas para regular a "pseudo" medios digitales que, según dijo, propagan "mentiras y desinformación". Se apoyará en una ley europea que reglamenta su funcionamiento. Begoña Gómez, su mujer, fue acusada de tráfico de influencias y la citó la Justicia a partir de denuncias de un medio online. Otra acusación salpica al hermano de Sánchez. P.28

### Un nuevo estudio confirma 8 pautas clave para bajar la edad biológica y cuidar el corazón

Publicado por la Asociación Americana del Corazón, el trabajo demuestra que ciertas prácticas saludables reducen los factores de riesgo de sufrir un infarto o un ACV, y retrasan el envejecimiento. Alguien de 60 años, explican, puede tener una edad biológica de 45 o de 80. Los puntos esenciales para reducir enfermedades cardíacas y envejecer más lento. P.34

Sumario CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Quintela, los muertos y los profetas del odio

DE LA **EDITORA** 





Este esquema de represión no sirve. Va a terminar mal. Y esto le va a dar razón a este señor que dice que le quieren tirar un muerto. No. Es que de esta manera muertos va a haber".

Sin anestesia, lo dijo el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, mientras en la semana la Justicia avanzaba en la investigación de los violentos incidentes frente al Congreso el día en que el Senado debatió la Ley Bases. Y por "este señor", el mandatario se refería al presidente Javier Milei quien, ese mismo día y ante los disturbios desatados, apuntó contra la oposición y advirtió "no descarten la metodología de ellos de tirar un muerto a la calle".

El estilo brutal es ya una marca registrada de Quintela, que habla de la "década ganada de los gobiernos de Néstor y Cristina". El año pasado insistió en "bloquear" a los medios de comunicación que transmiten desde la Ciudad de Buenos Aires, "medios nacionales entre comillas", los llamó, para "no tener que estar todo el tiempo consumiendo in-

formación podrida, mentirosa, falaz e interesada, que confunde al conjunto de la sociedad argentina". Desde la oposición riojana replicaron: "No le basta con tener medios afines en la provincia, sino que pretende acallar voces críticas y violentar la libertad de prensa".

Antes de eso había instalado gigantografías de cada uno de los jueces de la Corte Suprema de la Nación frente a la Casa de Gobierno de La Rioja, porque "tenemos que pedir que se vayan y no solamente a través de juicio político sino también visibilizándolos con nombre y apellido, que sus caras se conozcan y decir dónde, cómo y de qué viven". Es el mismo Quintela que en la pandemia tuvo un lapsus maravilloso y lamentó que "tenemos cerrados los cabarets". El mismo que aseguró que renunciaría a la gobernación de ganar Milei la presidencia. Una deuda.

En sus declaraciones sobre la violencia en Congreso, criticó al Gobierno, a gobernadores que apoyan las medidas de Milei y comparó la situación actual con el 2001, pero no cuestionó a quienes perpetraron los desmanes frente al Congreso, con la intención de que la sesión se levantara,-como intentaron, sin éxito, algunos legisladores K-y como sí ocurrió en diciembre de 2017, cuando la gestión de Mauricio Macri buscaba sancionar la reforma previsional, y recibió como respuesta catorce toneladas de piedras contra el Congreso.

"Va a terminar mal. Y esto le va a dar la razón a este señor que dice que le quieren tirar un muerto. Es que de esta manera muertos va a haber".

Peronista, y senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider fue uno de los que votó a favor de la Ley Bases en esa jornada del miércoles 12 de junio.

Llamado "traidor" por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y su par Juliana Di Tullio, quien pidió su expulsión del partido, Kueider blanqueó: "La consigna era que explote

todo, se rechace todo, porque al otro día el país se iba a disparar, con corridas bancarias e ibas a entrar en una crisis peor. No podemos permanentemente boicotear; esa posición que si no gobernamos que se prenda fuego así volvemos a gobernar, hay que cambiarla. Porque así el peronismo ha llegado a este punto de crisis rotunda".

Mientras la jueza María Servini procesó y dictó prisión preventiva a cinco de los 33 detenidos y refiere, como informó Clarín, a "un grupo orgánico y coordinado" de izquierda detrás de los incidentes en Congreso, el fiscal Carlos Stornelli quiere investigar si, además, dirigentes kirchneristas fogonearon la violencia.

En pleno análisis de pruebas, la Justicia tendrá la última palabra. El jueves el debate de la Ley Bases se trasladará a la Cámara de Diputados. Una oportunidad para comprobar si los violentos de siempre-que no tienen nada que ver con el ejercicio del legítimo derecho a la protesta-perseveran con lo suyo o si aceptan las reglas de juego de la democracia.

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Pedro Sánchez Presidente de España.



Con la prensa en la mira Molesto por las investigaciones basadas en notas periodísticas sobre su esposa, anunció medidas para favorecer "la transparencia en los medios", pero detrás de esa decisión, lo que busca es regular la prensa en España. Quiere revisar la financiación de los medios digitales y restringir la publicidad. El Mundo



Ex funcionaria.



Complicada

Se confirmó que ella y su esposo, ambos detenidos y que estuvieron en el almuerzo previo a la desaparición de Loan en Corrientes, fueron a Chaco con el Ford Ka en el que se hallaron rastros del pequeño. Tras las sospechas de estar involucrada en el caso, Caillava fue separada de su car-

go en la municipalidad. Soc.

María Becerra Cantante.



No se detiene

Luego de llenar dos estadios de Ríver, y antes de salir de gira mundial #Tour24 que la llevará a más de 50 países de América y Europa, la cantante quilmeña prestó su voz a uno de los nuevos personajes -Poppyde la cuarta entrega de la película animada "Mi villano favorito" de Universal Studios. Spot

HUMOR

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

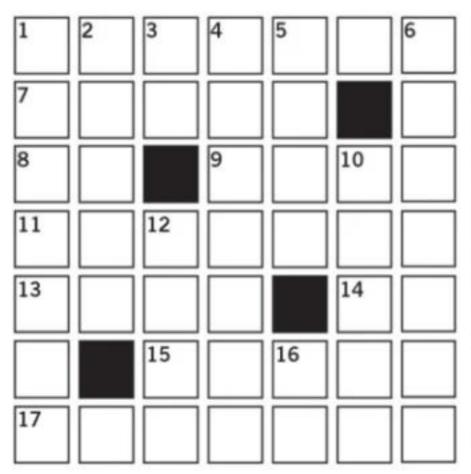

1. Mafia napolitana. 7. Atasque. 8. Voz que se usa repetida para arrullar a los niños.
9. Madre de Ismael. 11. Escrito y no publicado.
13. De precio elevado. 14. Punto único en el dado. 15. Pequeña isla del Caribe, constituyente de los Países Bajos, con capital en Oranjestad. 17. Explicas algo que no se ha entendido bien.

Verticales

 Demostración cariñosa que consiste en rozar con la mano la piel de otra persona.
 Se dice de la sílaba inacentuada. 3. Símbolo del molibdeno. 4. La que pronuncia un discurso. 5. Mandé o goberné. 6. Garbosas o gallardas. 10. Amarraba. 12. Ternero dosañal. 16. Antigua ciudad de Caldea, patria de Abraham.

Horizontales, 1. Camorra. 7. Atore. 8. Ro. 9. Agar. 11. Inédito. 13. Caro. 14. As. 15. Aruba. 17. Aclaras. Verticales, 1. Caricia. 2. Atona. 3. Mo. 4. Oradora. 5. Regí. Airosas. 10. Ataba. 12. Eral. 16. Ur.

Tema Del Día CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Un caso que conmociona al país

### A 11 días de la desaparición de Loan, los indicios apuntan a un secuestro e intentan determinar su itinerario

El caso empezó como una desaparición, pero ahora se investiga si lo vendieron a una red de trata de personas. Ya hay seis arrestados y dos de ellos están sospechados de haberlo llevado a Chaco.

Loan Danilo Peña tiene 5 años, mide 0,90 metros, pesa 26 kilos y tiene una cicatriz en la cabeza donde se le forma un remolino. En medio de una búsqueda que lleva 11 días, la imagen de su rostro trascendió fronteras. El niño de tez trigueña y ojos oscuros fue visto por última vez el 13 de junio en el paraje Algarrobal, un pequeño pueblo de la localidad de 9 de Julio, a 150 kilómetros de la capital de Corrientes.

Es el menor de ocho hermanos de la familia de José Mariano Peña (56) y María Noguera (46). El mayor, Mariano, tiene 26 años.

Ese jueves, el nene almorzó con su padre y otras 12 personas en la casa de su abuela paterna. Había ocho adultos y seis chicos.

Cerca de las 14, tres de los adultos partieron hacia el monte, en busca de naranjas, seguidos por cinco niños. Loan iba con ellos, pero no regresó. El lugar donde desapareció está cerca de rutas que comunican a Argentina con las fronteras de Brasil y Paraguay.

"Se perdió". Esa era hasta el miércoles pasado la teoría más firme de la investigación que involucró el trabajo a contrarreloj de más de 1.000 agentes de diferentes fuerzas de seguridad en 12 mil hectáreas que rodean la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan. El primer fiscal del caso, Juan Carlos Castillo, mantuvo como hipótesis principal que el chico se habría perdido en el monte tras separarse del grupo.

Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan (esposo de la tía del nene, Laudelina Peña) y la pareja conformada por Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes habían participado del almuerzo y estaban a cargo del pequeño cuando lo llevaron al naranjo, fueron los primeros detenidos.

Se los acusa de "abandono de persona". No pudieron explicar cuándo perdieron de vista a Loan.

Con el paso de las horas la hipótesis de un secuestro cobró fuerza tras los rastrillajes de 25 mil hectáreas que no dejaron indicios de que Loan se hubiese perdido. Así, se sumó al expediente Guillermo Barry, titular de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac).

### Los seis detenidos



**BERNARDINO BENÍTEZ** Tío de Loan. Lo vio por última vez.



MARÍA VICTORIA CAILLAVA Funcionaria municipal.



Está acusado de abandono de persona.



Comisario de 9 de Julio, fue detenido el viernes.



Ex miembro de la Armada, esposo de Caillava.

ni siquiera llegó a alejarse cien metros de casa de su abuela. El naran-Además, el rastro de los perros jo queda a unos 600 metros.

Por eso, los investigadores sospechan que mientras rastreaban el lugar, a Loan ya se lo habían llevado. Hoy, **la hipótesis central es que** 

fue secuestrado, por lo cual los expertos intentan reconstruir el itinerario para dar con su paradero. Ante la hipótesis de secuestro, la do víctima de trata. ■

Fiscalía Federal de Goya pidió la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en el marco de la investigación federal por la desaparición.

El día del almuerzo se tomó una foto de los comensales en la que aparecen siete adultos. Cinco eran personas conocidas: José Peña, su papá; Catalina, su abuela; Benítez, su tío; y una pareja amiga: Millapi y Benítez. Pero la postal aportó a dos nuevos actores: Carlos Pérez, capitán de navío de la Armada retirado; y su esposa, María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal.

Al mismo tiempo, surgieron interrogantes sobre el comisario del pueblo, Walter Maciel. Él habría sido el primero que fue advertido sobre la desaparición y creen que, para desviar la atención, podría haber "plantado" el botín del niño que se encontró en el barro, a pocos kilómetros de la casa de la abuela. Y autorizó a Pérez y Caillava a salir del pueblo para ir al médico.

El matrimonio se retiró en un Ford Karojo donde las pericias odoríferas hechas con perros indicaron que Loan estuvo allí con vida. Y encontraron restos odoríferos del niño en una Ford Ranger, también propiedad de la pareja.

En el jardín de la casa de la ex funcionaria desenterraron trapos a analizar. Caillava dijo que le "plantaron la ropa" del menor, pero aún no declaró ante la Justicia.

¿La escena del naranjo fue montada para justificar la ausencia de Loan, mientras el matrimonio Caillava y Pérez llevaba al nene a Chaco y lo entregaba a alguna organización dedicada a la trata de personas? Esa es la pregunta que se hacen los investigadores. Tampoco descartan que haya sido entregado para su adopción ilegal.

Otro lugar bajo análisis es la casa de campo que tienen Pérez y Caillava a dos kilómetros de 9 de julio. Sospechan que el nene pudo haber estado retenido en esa vivienda durante la noche de su desaparición.

La búsqueda se trasladó a Resistencia por la hipótesis de que los nuevos tres detenidos habrían subido a Loan a una camioneta con destino a Chaco, donde habría si-

usados en la búsqueda indicó que

Tema Del Día CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Un caso que conmociona al país



#### La zona



Búsqueda. Ayer por la tarde la Justicia dispuso rastrillar un basural. FERNANDO DE LA ORDEN/ENVIADO ESPECIAL

CLARIN

### Denuncian que el comisario preso apretaba a los vecinos para que no fueran a las marchas

Walter Maciel, que llegó a 9 de Julio en febrero, es uno de los detenidos. "Es muy jodido, maltratador y coimero", dicen en un pueblo lleno de miedo.

CORRIENTES, ENVIADO ESPECIAL

#### Javier Firpo

jfirpo@clarin.com

"¿Para qué mandan a este pueblo a un tipo así con semejante prontuario?", maldice un grupo de amigos en un bar sobre la Ruta Nacional 123, que atraviesa el paraje 9 de Julio de Corrientes, donde el 13 de junio desapareció Loan. Se refieren a Walter Adrián Maciel (43), el ahora ex comisario detenido el viernes, sospechado de encubrir el posible secuestro del nene de 5 años.

"Si sabemos de algo, se los vamos a decir, estamos trabajando en la búsqueda", había dicho a comienzos de la semana pasada Maciel en la puerta de la comisaría, a un grupo nutrido de nerviosos vecinos que pedían explicaciones por el niño desaparecido. "Las personas están a cargo de la fiscalía y del juzgado, son esas personas las que de- hora, caían presos Maciel, Cailla- nisterio de Gobierno y Justicia y para poder encontrar al niño".

ben hacer su trabajo como nosotros, entonces si nosotros necesitamos de ustedes se lo vamos a hacer saber como lo hicimos desde el primer momento", se escucha en un video que se hizo viral.

Imperturbable, Maciel escuchaba y repetía una y otra vez lo mismo. Pero, al parecer, ya había sido

#### Maciel fue apartado de su cargo el viernes por la noche.

cómplice para desviar la atención y permitir que la pareja integrada por la funcionaria Victoria Caillava y el ex marino Carlos Pérez, que estuvo en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina aquel jueves 13, pudiera viajar a Chaco, aparentemente con Loan en un vehículo.

El viernes por la noche, a última

va y Pérez y con esta triple detención, sumada a los tres primeros, Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, la causa pegaba un volantazo no sólo en la investigación, sino también en el cambio de carátula, que pasó de ser "abandono de persona" a "trata de persona".

En 9 de Julio, un pueblo que no llega a los 3.000 habitantes, empezaron el fin de semana anterior las marchas de los vecinos, pidiendo por la aparición de Loan y exigiendo respuestas, que se fueron multiplicando hasta que hubo una numerosa, el martes 18, que habría incomodado al ex comisario Maciel.

Unos 200 vecinos, que habían sido vistos en las marchas recibieron citaciones para dar explicaciones en el Juzgado de Goya.

La carta tenía membrete del Mi-

#### MINISTRA DE SEGURIDAD

#### Patricia Bullrich defendió el operativo de búsqueda

Ante críticas por la búsqueda de Loan Danilo Peña, Patricia Bullrich salió ayer a defender el operativo asegurando que "no es que no demos información, la preservamos".

A través de un posteo en redes sociales, la ministra de Seguridad nacional aseguró que se "está trabajando desde el primer día" e insistió con la línea 134 para que la gente aporte cualquier tipo de información que sirva encontrar al chiquito perdido.

Bullrich escribió en X. "Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina

Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. "Se hace saber a usted que deberá comparecer en el día de la fecha ante las oficinas de la UFRAC, en el horario de las 9.50. Los motivos (de la citación) se darán a conocer una vez se presente en la fiscalía".

Entre temerosos y cautelosos, los vecinos empezaron a hacer saber a la prensa sobre el inesperado "apriete", lo que surtió un efecto inmediato, ya que muchos decidieron encerrarse, no hablar más con los medios y, llamativamente, una marcha prevista para el jueves 20 de junio se suspendió.

Clarín accedió a una denuncia con fecha 6 de abril dirigida al comisario mayor Roque Báez, de Goya, firmada por Cristian Acevedo, suboficial ayudante. "Casi la totalidad del personal con prestación de servicio en esta dependencia me manifiestan su disconformidad con la forma de trato que el jefe de la comisaría, Walter Maciel, tiene para con ellos, maltratándolos verbalmente y psicológicamente, tratándolos de inútiles, denigrándolos por su condición física diciéndoles narigón, orejón, anormal, como así también de cuatreros, tranzas, alcahuetes e ignorantes".

Tras ser apartado de su cargo el viernes por la noche, la Policía de Corrientes informó que echó de la fuerza al comisario detenido.

"Seguimos la búsqueda, ¡todo bien!", fue la lacónica respuesta de José Raúl Rodríguez, el flamante comisario que llegó desde Goya para ocupar un sillón que arde.

### Milei, detrás de sus primeras leyes



Risas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el acto por el Día de la Bandera, la semana pasada. AP

### El Gobierno empieza a negociar con los opositores dialoguistas para sacar la Ley Bases en Diputados

Los libertarios buscarán mañana darle dictamen de comisión a ese proyecto y al paquete fiscal. Quieren llegar ordenados a la sesión convocada para el jueves. Aún persisten algunas diferencias.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

El Gobierno finalmente está a un paso de sancionar la Ley Bases y la quiere aprobar el jueves en una sesión exprés. Pero para eso necesita blindar un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones convocado para este martes y tejer un acuerdo político para evitar que se reabra el debate de los temas en el recinto y que los discursos políticos dominen la jornada.

"En Diputados puntualmente el tema ya lo debatimos dos veces en el recinto. Esta vez va a ser la tercera. La ley está aprobada en general y está todo más que analizado. Solo quedan ratificar algunos artículos", apunta un importante diputado de La Libertad Avanza.

tendió puentes con los bloques dialoguistas para ordenar una sesión sencilla y, sobre todo, breve. Su idea es que los discursos se limiten a fijar posturas sobre los artículos a votar y nada más.

Sin embargo, no será tan fácil. Se espera que Unión por la Patria-que no adelanta su estrategia-pida una catarata de cuestiones de privilegio por las detenciones en la protesta frente al Congreso.

Las bancadas más cercanas al oficialismo están de acuerdo en no quedarse hasta madrugada. Quieren cerrar el capítulo de la Ley Bases cuanto antes para abrir la agenda a otros temas.

Sin embargo, recuerdan una frase repetida por Miguel Angel Pichetto, que señala que los votos son del oficialismo y los discursos de la oposición. Y frente al tanque Con esa idea, el oficialismo ya que representa el sistema de comu- entrevistado por Clarín.

nicación que rodea a Javier Milei que ataca a los legisladores cada vez que puede- a ellos les quedan sus bancas y las van a aprovechar.

"Pasamos de ser degenerados fiscales a los salvadores de la ley, pero eso no lo dicen. Hay que recordarle al Gobierno algunas cosas y desmentir las barbaridades que dice", dijo un diputado dialoguista.

#### SUGESTIVO SILENCIO K

El kirchnerismo se llamó a un sorpresivo silencio mientras el oficialismo y sus aliados buscan avanzar esta semana con la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. A diferencia de los jefes y referentes de otros bloques, el K Germán Martínez no aceptó ser

Para llegar ordenados a la sesión, La Libertad Avanza primero necesita conseguir un dictamen unificado. Cuando el proyecto viene en revisión ese despacho es distinto: solo se consignan los artículos que volvieron con modificaciones. Sobre ellos se debe aclarar si dejan la redacción original o la modificada.

El problema es que algunos bloques están de acuerdo con que se insista en algunas redacciones -como la de Ganancias y Bienes Personales- pero en otras aún no hay acuerdo. Por ejemplo, el oficialismo quiere retomar en la Reforma Laboral la figura de los cinco colaboradores independientes, que el Senado bajó a tres.

En el caso inverso, el PRO quiere volver a la versión primera del RIGI y la UCR, los bloques federales y de la Coalición Federal piden recuperar el artículo que obligaba al go- Patria se alce como el de mayoría.■

bierno a revisar los gastos tributarios. Los cambios que se hagan podrían abrir la puerta a olas de denuncias judiciales, alertan en los propios bloques aliados.

Hoy será día de reuniones para aclarar todos estos puntos. La Presidencia de la Cámara debió resolver varios reclamos de legisladores que por el feriado largo no conseguían vuelo para llegar a participar de las reuniones de poroteo que piden los funcionarios del Ejecutivo.

Pero de todas maneras, el oficialismo propone una solución para aquellas diferencias que no se puedan saldar: pide que se firme un mismo dictamen y los puntos en que no coincidan se consignen como firmas en disidencia.

De esa manera evitarían que se firmen tres o cuatro dictámenes diferentes y que el de Unión por la

Según los dialoguistas, la Ley Bases avanzó en el Senado tras negociaciones que ahora el Gobierno desmiente.

### Bronca entre senadores porque Francos desconoce la existencia de acuerdos

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

"Nos cayeron mal las palabras del jefe de Gabinete", respondió, sin atenuantes, un senador dialoguista al ser consultado sobre las declaraciones de Guillermo Francos, desconociendo los acuerdos celebrados en la Cámara alta para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, y también alentado a que Diputados imponga la media sanción original cuando el jueves 27 se vote la versión definitiva.

Las palabras del funcionario pidiendo a los bloques dialoguistas de Diputados que insistan con la media sanción aprobada en abril tuvieron impacto en el Senado, que en su agenda inmediata tiene el tratamiento de los pliegos del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema como así también la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y, en el último tramo del año, el tratamiento del Presupuesto 2025.

Por eso, para senadores del sector dialoguista el Gobierno debería reflexionar sobre las consecuencias políticas de las medidas que alienta en un Congreso donde tiene minoría.

Para muestra están los mensajes que dejaron los senadores en rechazo al pedido que Francos hizo a los diputados dialoguistas para que se incluya a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA entre las empresas a privatizar.

Es cierto que el tema privatizaciones desnudó más que nada la interna radical. En el Senado, con un gran esfuerzo, sacaron un comunicado pidiendo que se consideren los cambios que se realizaron en esa Cámara, pero desde el bloque UCR de Diputados salieron a cuestionar la identidad del documento y ratificaron lo aprobado el 29 de abril por ese cuerpo.

El cordobés **Rodrigo De Loredo**, jefe de la bancada radical en la Cámara baja, y el economista **Martín Tetaz** no ocultan su postura a favor de las privatizaciones del Gobierno, pero también hay que aclarar que contarían con un apoyo importante dentro del espacio.

Más allá de la interna radical, entre los senadores hay **malestar** por los dichos de Guillermo Francos. **Pablo Blanco**, por ejemplo, publicó en su cuenta en X un fragmento del momento en que el libertario **Bartolomé Abdala** anunciaba en el recinto los cambios acordados en el texto de la Ley Bases.

"Para los desmemoriados, aquí el miembro informante, explica las modificaciones acordadas sobre las privatizaciones Aerolíneas, Correo y radio y televisión pública", aclaró el senador fueguino. Y **Flavio Fama**, radical por Catamarca, contó que **"muchos de los puntos modificados fueron acordados con funcionarios nacionales".** 

La chubutense **Edith Terenzi**, que responde al gobernador **Ignacio Torres**, supo destacar en su momento la actitud del Gobierno por entender que "el diálogo y el consenso son la base de la gobernabilidad". Aunque ahora evitó dar alguna definición sobre las presiones de Francos para colocar a Aerolíneas, Correo y medios públicos, entre las empresas a privatizar, pese a que la senadora había pedido lo contrario al explicar el rol que estas tres empresas tienen en las provincias patagónicas.

Al entrerriano Edgardo Kueider de poco le sirvió el reconocimiento que le dedicó el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, por haber acompañado al oficialismo, ya que el senador no sólo fue cuestionado por Cristina Kirchner y el bloque K sino que el PJ provincial no deja de pedir su expulsión. Algo similar le sucedió al correntino Carlos "Camau" Espínola, a quien le recordaron que fue electo por el Frente de Todos.

En el peronismo no K entienden que si la administración de Javier Milei no respeta las modificacio-



Radical. Senador Pablo Blanco, de Tierra del Fuego. FEDERICO LÓPEZ CLARO



Peronista no K. Edgardo Kueider, de Entre Ríos. FEDERICO LÓPEZ CLARO

nes que hizo el Senado, "perderá toda confianza en el tratamiento de leyes y capacidad de acuerdos en el futuro". Es que en Diputados, por ejemplo, ya manejan la opción de insistir con el capítulo previsional que impulsa la eliminación de la moratoria, algo que fue rechazado por los senadores y eliminado del texto.

En el Congreso, la oposición entiende que tampoco pueden ser en vano las críticas y presiones que sufrieron por respaldar los proyectos pedidos por el Gobierno. La rionegrina Mónica Silva padeció un escrache en su casa y el radical Daniel Kroneberger fue cuestionado por los estatales en La Pampa. Sin olvidar la campaña que hicieron los trolls libertarios contra José Neder, el senador de Santiago del Estero que viajó a ver la Copa América y que en algún momento fue tentado a sumarse a las filas de aliados.

En lo inmediato, el oficialismo necesitará de los votos de estos bloques provinciales y federales para atenuar la derrota por la nueva fórmula jubilatoria, que de salir con los dos tercios de los votos le marcará la cancha a un posible veto de Milei. Es que ambas cámaras dieron muestras de poder juntar las mayorías especiales para hacer caer el rechazo presidencial.

## Sumate a #LaVozDeLaELA

www.fundacionestebanbullrich.org









Memoria. Milei fue al Monumento a los Judíos Asesinados en Europa.

# Milei se reunió en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz

No hubo honores militares. El gobierno alemán informó que Scholz le pidió a Milei que las reformas tengan en cuenta "su repercusión en la población".

El presidente Javier Milei se encontró este domingo con el jefe de Gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, quien lo recibió en Berlín: es la primera reunión del mandatario libertario en el extranjero con un par de un signo político ostensiblemente diferente.

Milei llegó a la cancillería alemana en el mediodía berlinés, las 7 de la mañana en la Argentina, para una breve reunión en presencia de ambas delegaciones, programada para durar aproximadamente una hora, después de que se hubieran cancelado los honores militares y la rueda de prensa prevista inicialmente.

Se trata de la primera reunión oficial de Milei con un jefe de Gobierno de signo socialdemócrata en los seis meses desde que tomó posesión de la Casa Rosada, aunque el formato no se corresponda con el habitual recibimiento para un líder extranjero en Berlín.

"Es una reunión de trabajo muy corta, por deseo -lo digo expresamente-, del presidente argentino", explicó el viernes un portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Hebestreit, que apuntó también que aquel había rechazado en términos inequívocos la posibilidad de celebrar una rueda de prensa conjunta.

En un breve comunicado distribuido tras el encuentro, el Gobierno alemán informó: "El canciller y el presidente Milei hablaron sobre los propósitos argentinos de reforma y sus repercusiones para la población. En este sentido el canciller subrayó que desde su punto de vista deben ser criterios importantes la compatibilidad social de las reformas y la protección de la cohesión social".

Milei, que recibió el sábado en Hamburgo una medalla de la neoliberal Sociedad Hayek, aprovechó dicha ceremonia para cargar contra los "socialistas", que según le dijo le atacan "tan violentos" precisamente porque su receta de ajuste radical está funcionando y la economía argentina se empieza a recuperar.

Delante de la cancillería en Berlín, varias docenas de manifestantes se congregaron para protestar contra la visita del jefe de Estado argentino con carteles de "Fuera Milei" y gritos de "Milei, basura, vos sos la dictadura".

La poderosa Cámara Alemana de la Industria y el Comercio (DIHK) manifestó este domingo "esperanza y temor" en el plan de ajuste de Javier Milei, en coincidencia con su visita a Alemania y su reunión de trabajo con Scholz.

"La radical terapia de choque de Milei muestra primeros resultados: por primera vez en 16 años el presupuesto estatal argentino registra un superávit", planteó la organización en un comunicado.

"Pese a este acontecimiento positivo, domina el **escepticismo en relación a la efectividad a largo plazo** de las medidas de Milei para el país golpeado desde hace años por las crisis", agregó la DIHK.■



# Alertan por los riesgos de la posición ultraconservadora en la Asamblea de la OEA

Arranca hoy, en Asunción. Argentina llevará una agenda disruptiva en materia de género y cambio climático.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El Presidente es quien da los lineamientos y moldea la política exterior del pais durante el tiempo que dura su gestión. Pero salvo alteraciones del orden constitucional o de otra índole, hay asuntos que se sostienen como política de Estado.

En ese sentido, la linea histórica de la Cancillería, adentro y fuera del país le viene advirtiendo en los últimas semanas a la ministra Diana Mondino, y a la interventora que la Casa Rosada le colocó como condición para su continuidad en el cargo, la abogada especialista en Derecho de Familia, Ursula Basset, que la política ultraconservadora y disruptiva que el gobierno de Javier Milei llevará desde este lunes y durante toda la semana a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sesionará en Asunción, Paraguay, no solo contradice el ordenamiento jurídico nacional (el país tiene aprobada ya las leyes del divorcio,

matrimonio igualitario y aborto).
Contradice el **ordenamiento tam- bién jurídico internacional** con el que está comprometida la Argentina.

Por si fuera poco, Basset, apadrinada en su puesto por el asesor presidencial Santiago Caputo, tiene como misión aggiornar la cruzada libertaria contra la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Pobreza, Hambre y seguridad alimentaria, Salud, Educación, Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, Agua y saneamiento, Energía, Trabajo decente y crecimiento económico) y contra el reconocimiento del cambio climático en todos los organismos multilaterales en los que participa Argentina.

Los problemas explotaron ahora con la Asamblea General de la OEA en Paraguay, adonde viajan con ese discurso la nueva embajadora argentina ante el organismo, Sonia Cavallo -que llega hoy desde Washington-Basset y Mondino que volará allí desde Europa el miércoles para participar de los debates de cancilleres-. Las tres van con la misión de tachar toda mención y compromisos de la Argentina en materia de género, derechos humanos, agenda LGBTI, cambio climático en una asamblea cuyo tema central -propuesto por el propio gobierno de Santiago Peña- es "Integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región".

El punto es que le advierten que esta politica ideolizada en el sentido contrario a la también ideologizada agenda K -a la que desprecian como una agenda de "progresista" y 
"socialista" lesiona en realidad la 
política de Estado argentina, y pone

en riesgo la sociedad con sus alia-

Para el caso ya hubo choques entre Cavallo hija y el gobierno de los EE.UU. en los debates de la OEA, sobre todo por la mirada con perspectivas social y de género en torno a la crisis en Haiti. E incomoda a Santiago Peña, anfitrión este año de la OEA, ya que la Argentina es la única que pone objeciones en esta Asamblea a la Agenda 2030. Y puede afectar a futuro el interés de los Estados por acompañar votaciones a favor como las que acompañan el reclamo de soberanía de la Argentina.

Trascendió que la semana pasada el Gobierno temió que en el seno del Comité de Descolonizaciones de ONU, algún país, en venganza por las posiciones adversas del gobierno (Cuba, Rusia, Venezuela, entre otros) pidieran votación en lugar de ir por consenso a una resolución que llama al Reino Unido y a la Argentina a un diálogo pacifico sobre las islas. De haber ido a votación podría haber sido "desastre" para la Argentina frente a su reclamo por las Malvinas. Podría haberse perdido por primera vez.



### Tras un despido de Bullrich, en el PRO arde la interna con Macri

La ministra negó que haya echado a Ventura Barreiro por su vínculo con Ritondo, cercano al ex presidente. Pero la disputa partidaria fue decisiva.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

"No tiene nada que ver con la interna del PRO". La frase de Patricia Bullrich, ayer, en Radio Mitre, resulta una suerte de anticipo rápido a la pregunta natural que le hicieron por la salida de Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el Ministerio de Seguridad, a quien despidió el sábado en un anuncio que hizo por redes sociales por "interferir en el proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario", denuncia incluida a la Oficina Anticorrupción.

Más allá de las declaraciones públicas de Bullrich, hay una sola lectura dentro del partido que preside Mauricio Macri a nivel nacional. A Ventura Barreiro, funcionario cercano a Cristian Ritondo y con larga trayectoria en el sector de seguridad, lo echaron porque respondía políticamente al ex ministro de Seguridad bonaerense, pegado hoy al ex presidente de la Nación en la interna partidaria.

Y dan un argumento en ese sentido: el martes 25 cierran las listas para integrar la próxima conducción del PRO de la provincia de Buenos Aires, otro capítulo de máxima tensión entre bullrichistas y



Lo echó. Patricia Bullrich con Ventura Barreiro, ligado a Cristian Ritondo. Lo denunció por corrupción.

macristas que llevó en mayo pasado a que 24 de los 33 miembros del consejo directivo renunciaran y dejaran acéfala la presidencia del partido bonaerense.

Con el aval de Macri, **Ritondo se** perfila como el máximo candidato a encabezar el partido y suplantar a la senadora provincial Daniela Reich, esposa de Diego Valenzuela y aliados ambos de Bullrich en su intento por crear una alternativa liberal que haga confluir al PRO y a la Libertad Avanza.

En el ala macrista creen que no fue casual que a 72 horas de esa decisión crucial, el despido de Bullrich a un funcionario del riñón de Ritondo resulta una suerte de vendetta contra el actual diputado nacional como lo es Ventura Barreiro, "Tito" para su círculo más cercano.

En público, pero también ante su

#### "MODELO BUKELE"

Patricia Bullrich designó como secretaria de Seguridad Interior a Alejandra Monteoliva y lo celebró en redes: "De probada experiencia como consultora en seguridad en Honduras y El Salvador, donde trabajó en el exitoso Modelo Bukele". El ministerio hizo saber que además "es discípula del general Oscar Naranjo (Trujillo) en Colombia" y estuvo secuestrada por la guerrilla. También fue ministra de Córdoba y era directora de Operaciones en el ministerio.

mesa chica, Bullrich insiste en que no tomó la decisión con rencor, sino porque consideró que la intromisión de Ventura Barreiro en un proceso licitatorio es "inaceptable".

La ministra confiaba en las virtudes profesionales de quien fuera funcionario en Seguridad de los últimos gobiernos porteños, tanto en la etapa de Diego Santilli, como con Marcelo D'Alessandro y Gusficado política Frigerio, el gob os. García de Lu términos, per hizo mucho m

tavo Coria. Por eso lo llamó para integrar su equipo a nivel nacional. Él aceptó la propuesta, aun cuando podría haber continuado en Ciudad, con Waldo Wolff.

"Vos podés estar formado técnicamente, pero si moralmente no lo estás, acá no hay lugar. Le quiso digitar una licitación en el Servicio Penitenciario, compromete a la fuerza en un caso de posible corrupción", dicen cerca de Bullrich sobre Ventura Barreiro, que según cuentan le "confesó" todo a Patricia. Y añaden, sobre la decisión de la ministra: "Pensar que Patricia puede sacar un funcionario que es bueno porque es amigo de Ritondo es una locura".

Además, desestiman por completo que la eyección de Ventura Barreiro tenga que ver con las elecciones en el PRO bonaerense. "Patricia está enfocada en la gestión, no le interesa el tema, ni siquiera sabía que cerraban las listas", sostienen.

Juego "sucio" y contrademanda
Hasta ahora, Ritondo no habló públicamente del tema, pero en la intimidad lo interpreta como una
maniobra de Bullrich para desestabilizar a Macri ya él. El jefe de bloque PRO de Diputados estuvo en el
exterior en los últimos días, con actividades en Silicon Valley, Los Ángeles, y hoy se incorpora a su actividad cotidiana como legislador.

"Cristian habló por teléfono con Tito, pero no lo vio personalmente. Igual lo va a bancar porque es un tipo con una carrera impresionante en seguridad, con un master en derecho administrativo de seguridad pública", cuentan interlocutores habituales de Ritondo. En su charla telefónica, Ventura Barreiro le planteó, sobre Bullrich: "¿Me va a denunciar porque no me gustó un pliego?". La ministra instruyó a la Oficina Anticorrupción para que avanzara en su denuncia contra él, que no descarta un contraataque.

Según supo **Clarín**, Ventura Barreiro **se está asesorando para demandar penalmente a Bullrich** en caso de que se avance con la denuncia que ella le interpuso. Su enojo tiene que ver con que **entiende que la ministra lo "ensució".** 

"Todos sabían que **Tito tenía fe-**cha de vencimiento porque era
amigo de Cristian, pero de ahí a denunciarlo sin motivos es demasiado. Es un tipo prestigioso en lo académico, no es político, no tiene el
lomo para bancar esto", lo respaldan quienes lo conocen.

En el ritondismo recuerdan que no es la primera vez que Bullrich le toca a un alfil propio. Ya lo hizo con cargos menores en los últimos meses, y también con Sebastián García de Luca, ex funcionario que se fue en febrero y que está identificado políticamente con Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos. García de Luca se fue en buenos términos, pero la interna PRO se hizo mucho más cruda en los últimos meses.

Mercedes-Benz Argentina S.A.U informa a los propietarios de determinadas unidades Clase GLC con números finales de chasis no correlativos entre 019878 y 036399 que durante los periódicos controles de calidad, hemos detectado que en su vehículo cabe la posibilidad de que el dispositivo de remolcado en el travesaño delantero podría no ajustarse a las especificaciones. En tal caso, podría no alcanzarse la profundidad de atornillado necesaria de la argolla para remolcado en el dispositivo de remolcado. Como consecuencia, no puede descartarse la posibilidad de que la unión atornillada se suelte bajo carga, con lo que aumentaría el peligro de accidente y lesiones.

Por este motivo, en el marco de una llamada de vehículos al taller, como medida preventiva, a través de la organización del servicio postventa Mercedes-Benz comprobaremos como medida preventiva el travesaño delantero de su vehículo y, en caso necesario, lo renovaremos. El trabajo no demandará gasto alguno para el cliente y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo.

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0800 666 2369 (opción 1) de lunes a viernes de 08 a 20 hs.







El País CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Recrudece la pelea entre los K y Cristina suena para presidir el PJ

Dicen que "ordenaría" el espacio. El cruce entre Mayra Mendoza y Ferraresi reactivó las disputas entre La Cámpora y alcaldes que apoyan a Kicillof.

#### **Martin Bravo**

mbravo@clarin.com

El cruce entre Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi en La Plata quebró la tregua de las últimas semanas y expuso otra vez la disputa en el interior del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Fue en la sede de la gobernación, en una actividad encabezada por Axel Kicillof, decidido a mantenerse al margen de la pelea aunque con las esquirlas cada vez más cerca.

La oposición a Javier Milei funciona para ambos sectores como un argumento para aplacar las discusiones, pero sin un liderazgo definido en el peronismo descuentan que se prolongará el escenario inestable y que se sucederán los cortocircuitos hasta que se pueda encauzar el conflicto o la pelea termine de estallar.

Con la definición de las autoridades del PJ prevista para los próximos meses-en caso de concretarse las elecciones, con fecha el 17 de noviembre tanto a nivel nacional como en la provincia-, resuena el nombre de Cristina Kirchner como la posible llave para "ordenar" el espacio.

¿Podría presidir por primera vez el partido? Los dirigentes más cer-



Lealtades. Cristina en uno de sus últimos actos, junto a la intendenta Mayra Mendoza.

canos a la ex presidenta coinciden en que no se trata de un lugar que la entusiasme, por lo que no le asignan demasiadas chances de concretarse, pero no lo descartan. De ese modo, con esa carta latente, La Cámpora buscará condicionar la discusión a su favor. Lo mismo

ocurriría con la definición de las candidaturas, el año próximo.

El episodio en el Salón de Acuerdos de la Gobernación bonaerense, en la firma de contratos de leasing con 10 municipios, dejó otra vez al descubierto la puja en marcha por las decisiones políticas y la próxima lapicera electoral entre un grupo de intendentes que impulsa la mayor centralidad de Kicillof y los referentes de la agrupación conducida por Máximo Kirchner.

"Sos un cagón", le dedicó Mendoza a Ferraresi. La intendenta de Quilmes descargó su enojo por un acto que había encabezado su par de Avellaneda en Bernal, partido de Quilmes, con dirigentes enfrentados a su sector. A Ferraresi le pasaron factura por haber hecho lo mismo en Merlo y San Fernando, gobernados por el peronista Gustavo Menéndez y el massista Juan Andreotti. Y repitió este viernes en Lanús, distrito gestionado por el camporista Julián Alvarez.

"No está bien que un intendente se meta en otro municipio sin avisar. No se hace eso, hay reglas no escritas en la política que hay que respetar. La reacción de Mayra fue natural", se acumularon desde el Instituto Patria los reproches a Ferraresi, hasta hace un tiempo uno de los jefes comunales más alinea-

En Quilmes también apuntaron contra Kicillof, por "desentenderse" de los movimientos de los dirigentes que integran su armado político y por la "falta de tacto" para convocar a esa actividad. "No la pueden invitar al otro día a un acto con Ferraresi como si no pasara nada. Es un error lo que están haciendo, lo mismo que adelantar las dis-

Desde La Cámpora incluso dejaron correr como conjetura si el jefe comunal de Avellaneda forma parte de una estrategia para "debilitar al peronismo y ayudar al mileismo oal PRO" en los partidos del conurbano bonaerense en manos de Unión por la Patria.

En Avellaneda negaron que Mendoza hubiera insultado a Ferraresi y las acusaciones sobre los motivos de la disputa. "No creemos en la división del espacio. Justamente hablamos siempre de un armado amplio, en todos los municipios que hemos visitado", replicaron.

Más allá del cruce puntual entre Mendoza y Ferraresi, las implicancias más abarcativas potencian los riesgos de que el conflicto escale. Kicillof sostiene como propósito ubicarse por encima y al margen de la disputa. "Lo tienen que arreglar ellos. Es un problema personal, de vecinos, que hagan una reunión de consorcio y que cada uno asuma lo que hace. Tenemos demasiado como para ocuparnos de una pavada así", aseguraron cerca del gobernador bonaerense.

En el Instituto Patria, a su vez, interpretaron los movimientos contra la agrupación conducida por Máximo Kirchner como un ataque por elevación a la ex presidenta. "La

### Hay una disputa de fondo entre Máximo Kirchner y Kicillof.

Cámpora ya está estigmatizada. Lo que puede haber es un deseo de que Cristina no opine en lo que tiene que ver con el armado político". evaluó un dirigente de estrecha confianza de la ex mandataria, y descontó que eso no a suceder: "¿Cómo no vas a escuchar a alguien que fue dos veces presidenta, con sus errores y todo lo que quieras, y que mantiene el 30% del voto duro del espacio?".

En ese contexto comenzó a circular la posibilidad de que la ex mandataria decida ir por la conducción por el PJ, por el momento una variante en caso de que se profundice la crisis y la dispersión del espacio. "La foto de hoy es no. Si es necesario ordenar el peronismo bajo una palabra que respeten los gobernadores y referentes de cada provincia, lo puede hacer. Pero ella no tiene la cabeza puesta ahí. Está muy preocupada por la economía, ni Milei sabe dónde vamos", desactivaron la versión, aunque sin descartarla.

Kicillof mantiene el vínculo con Cristina - la visitó en el Instituto Patria-, pero todavía sigue pendiente el encuentro con Máximo. La mesa política del gobernador prepara un acto para el 1º de julio, a 50 años de la muerte de Perón, en la Quinta Museo de San Vicente. Estarán "todos invitados", aunque esperan una asistencia similar al plenario de hace un mes en Varela. Esa vez no hubo referentes de La Campora.

Mercedes-Benz Argentina S.A.U. informa a los propietarios de determinadas unidades Clase C, GLC, GLE, G, S y E con números finales de chasis no correlativos entre 008260 y 676604; y de unidades Vito comprendidas entre los números finales no correlativos de chasis 923578 y 924958, que durante los periódicos controles de calidad se ha detectado que el módulo de bombeo de combustible podría no corresponder a las especificaciones. En este caso, como consecuencia, el funcionamiento del módulo de suministro de combustible podría verse afectado en determinadas circunstancias y la bomba de combustible podría desconectarse. Como resultado, el vehículo podría perder espontáneamente su propulsión. En tal caso, podrían aumentar el riesgo de sufrir un accidente y el peligro de lesiones.

Dado que la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, en el marco de una llamada al taller, se sustituirá el módulo de bombeo de combustible de su vehículo como medida preventiva. El trabajo de reparación no demandará gasto alguno y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo.

En caso de que requiera mayor información, por favor visite la página web www.mercedes-benz.com.ar, llame al 0800 666 2369 (opción 1), o diríjase por correo electrónico a la casilla info@mercedes-benz.com.ar.





Clase S 4MATIC



GLC 43 AMG 4MATIC







C 300









dos con Cristina Kirchner. **cusiones políticas**", advirtieron.

### La nueva oposición que entusiasma a Milei, y la señal de varios gobernadores

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

areciera ser que como no hay oposición, nosotros (la Iglesia) somos la oposición", afirmó días atrás el obispo de San Justo, Eduardo García, nombrado por el papa Francisco en 2014. La reflexión sintetiza un escenario en el que el antimileísmo está atomizado, previo a una reconfiguración de los espacios políticos, v en un clima de confusión ante el fenómeno libertario. La parálisis de los partidos políticos, enredados en interminables internas, expone a algunos actores sociales, que toman la posta de los reclamos frente al Gobierno: la Iglesia, la CGT y los dirigentes piqueteros.

Los piqueteros han construido su poder en función del manejo de los planes sociales. Tanto de los millonarios fondos como de los beneficiarios, a quienes obligaron a alimentar sus multitudinarias marchas bajo amenaza de quitarles el plan. Su accionar es parte del hartazgo social, el Gobierno les ha quitado el poder y están siendo investigados por el supuesto desvío de cientos de millones de pesos de la ayuda social. Algunos no pueden justificar el destino del dinero recibido.

La CGT motorizó desde temprano dos paros generales evidenciando su intencionalidad política. En la central obrera conviven con la contradicción de **negociar con el Gobierno** para que la reforma laboral sea lo más lavada posible, que no se elimine la cuota sindical, ni se penalicen los bloqueos

### El problema que aducen la Iglesia y la CGT es el descrédito en la sociedad por su silencio anterior.

o se toquen los fondos de las obras sociales, con la beligerancia de Pablo Moyano. El camionero fue acusado de traidor porque en la protesta contra la Ley Bases se fue antes de que comiencen los incidentes porque -dicen- sabía que comenzarían a las tres de la tarde; y por dejar a los gremios que se manifestaban desprotegidos y entremezclados con los violentos.

La **Iglesia** ha recurrido a una serie de misas militantes con el reclamo duro sobre la pobreza -que existe- y la falta de alimentos -que también existe-, pero con **un espíritu** militante y kirchnerista. Los planteos partieron hace más de un mes del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; del titular de la Conferencia Episcopal argentina, Oscar Ojea; y de otros obispos que presidieron misas politizadas.

Está claro que si el papa Francisco hubiera estado en desacuerdo con estas prácticas las habría prohibido. Evidentemente Bergoglio las avala, y en esa línea va su foto



Oposición. Es el rol que cumple hoy la Iglesia, con la venia del papa Francisco.

con los gremios de Aerolíneas Argentinas, la reunión con Axel Kicillof y su acción de eludir reunirse con Milei en la cumbre del G-7.

El problema que aducen tanto la CGT como la Iglesia es el descrédito ante la sociedad, basado en buena medida en su ruidoso silencio durante los cuatro años de uno de los peores gobiernos de los últimos 40 años, el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que posibilitaron un salto de la inflación, la pobreza, la precariedad laboral y la inseguridad.

El sindicalismo no puede explicar que en un gobierno peronista el trabajo en negro haya alcanzado a casi la mitad de los trabajadores. Y las autoridades eclesiásticas, que sólo alzaron la voz cuando el gobierno K habilitó la discusión y aprobación de la despenalización del aborto o contra el narcotráfico.

"Si la oposición a Milei son los paros y las

misas politizadas, el año que viene lo ganamos caminando", ironiza un funcionario oficialista.

El consultor político Carlos Fara recuerda que siempre que el peronismo no estuvo en el poder, tuvo "reemplazos circunstanciales de liderazgo" con la CGT hasta que se definieron los nuevos liderazgos y se reconstituyó el partido.

"Por ahora va a ser muy dificil que haya un referente político o espacio opositor no K de cara al 2025, porque Juntos por el Cambio estalló, y quien tenía las principales figuras más relevantes era el PRO y atraviesa un fuerte conflicto interno", asegura Fara, quien duda "que vayamos a ver algo que empiece a consolidarse antes de los resultados de la elección legislativa del año próximo".

El tratamiento de la Ley Bases en Diputados y el Senado dejó al desnudo divisiones, intereses particulares e incoherencias políticas que atraviesan a la oposición. El kirchnerismo buscó abroquelarse para voltear cualquier texto que emane de la Casa Rosada, pero experimentó las primeras filtraciones de parte de gobernadores como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, además del filo peronista salteño Gustavo Sáenz. Junto a los senadores Carlos "Camau" Espínola o Edgardo Kueider.

Más grave fue el caso de la UCR. Por citar dos ejemplos, en Diputados quien comandó la aprobación de la ley fue el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, a quien Milei agradeció su colaboración. Pero en el Senado fue Martín Lousteau, actual presidente del radicalismo, el que rechazó la ley.

El PRO, que sufre la sangría de su electorado hacia el oficialismo decidió abrazarse al discurso libertario -argumentan mucho mejor Cristian Ritondo, Diego Santilli
o María Eugenia Vidal que los legisladores
oficialistas- y defendió cada una de las reformas propuestas. De allí los chisporroteos y chicanas entre radicales, lilitos y macristas que hasta hace unos meses eran socios.

Los únicos que siguen utilizando el nombre de Juntos por el Cambio son los 10 gobernadores de la UCR y del PRO porque necesitan mostrarse como un solo bloque ante Milei. Han comenzado a enviarle **señales al Gobierno** para las elecciones legislativas del año próximo. En varias provincias, donde los mandatarios mantienen una imagen alta como es el caso de Entre Ríos y

### Algunas provincias han comenzado a enviar señales al Gobierno con propuestas electorales.

Chubut, se ha empezado a sondear la idea de abrir las PASO a los candidatos libertarios. Esa alianza les permitiría a los gobernadores aliarse con Milei en vez de competir, y a La Libertad Avanza asegurarse bancas provinciales y nacionales en distritos en los que corren de atrás.

En otras jurisdicciones la situación es más compleja. En Ciudad no queda claro si Javier y Karina Milei decidirán confrontar con el macrismo en los comicios para senadores y diputados, aunque hay quienes con llegada al mandatario que lo impulsan. De ser así, la única carta que le quedaría al PRO para defender su principal terruño político sería la de Mauricio Macri encabezando la lista al Senado o a Diputados. No es algo que esté en los planes del ex presidente y todo está supeditado a cómo le vaya al Gobierno de aquí a fin de año. Pero si le va bien, en la Casa Rosada crece la percepción de que podrían quedarse con el voto porteño en 2025. ■

El País 14 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### El impensado plan de Karina Milei para penetrar en las villas

La hermana del Presidente prometió fondos frescos para retomar obras en las barriadas, para las elecciones del año que viene. La Secretaría se vinculaba a Grabois.



Objetivo. El de Karina Milei, de utilizar al FISU para penetrar con obras en las villas.

#### Mariano Roa

mroa@clarin.com

Hay un concepto filosófico que surgió a partir de la novela de Giuseppe di Lampedusa. "Gatopardo" cuenta la paradoja de Don Fabrizio Corbera, el príncipe de la maravillosa Isla de Salina. Plantea que sí pretendemos que todo siga igual, es necesario que todo cambie.

Este aforismo habría calado con fuerza entre los nuevos jefes de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), un dependencia gubernamental fuertemente cuestionada por supuestas irregularidades en el manejo de su multimillonario fideicomiso, el FISU.

Sebastián Pareja es el actual patrón del FISU. Su jefa, Karina Milei, que parece ser la jefa de todos, lo rescató de la Legislatura bonaerense, donde tomó licencia de su cargo como senador libertario, para asumir al frente de la SISU.

"Seba se escapó de la Cámara de Senadores provincial gracias a que convenció a los hermanos Milei que el acuerdo que hicieron con Sergio Massa en medio de la campaña no salió tal como se había calibrado. Les suplicó sacarlo de ahí y le cumplieron", le señala a Clarín un legislador que entró el año pasado por la boleta libertaria.

Los senadores mileístas bonaerenses están liderados por Carlos Kikuchi, uno de los fundadores del Partido Libertario que supo ser muy cercano a Javier y Karina.

"Iban juntos a todos lados. Luego, a Charly (por Kikuchi) lo enterraron en el ostracismo. Fue el mayor armador de Javo para que llegara a ser Presidente. Ahora es considerado un traidor por haber quedado pegado a Masa después del acuerdo que hicieron para llenar las listas y lograr financiamiento", describen desde el propio bloque.

Volviendo a la SISU, y a pesar de las denuncias judiciales contra Grabois, Pareja nunca escatimó en halagos sobre el aparente buen trabajo que habrían hecho los piqueteros que manejaron los fondos del FISU para mejorar las villas.

Tales caricias responderían a la presión de un grupo de libertarios que planifica las elecciones de 2025, para que el Presidente no elimine el FISU. como había prometido hacer con la "caja negra de la casta", como la había llamado.

Consultado por Clarín, Pareja admitió que piensa reactivar los trabajos de su Secretaría: "Este año pasaremos a manejar aproximadamente unos \$30.000 millones, de los \$350.000 millones que el Fondo contó el año pasado", explicó.

Durante los cuatro años del gobierno kirchnerista, militantes de Juan Grabois se encargaron de manejar esa caja que, según admitió el propio líder piquetero, "es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3 T (tierra, techo y trabajo)". Después, el autopercibido confidente del Papa Francisco se despegó del accionar del FISU: "Nunca fui funcionario".

En un informe que olió a despedida y que publicó la propia exjefa de la SI-SU, Fernanda Miño, se señala que la Secretaría había gastado 1.244 millones de dólares durante la gestión de Alberto Fernández.

Con gráficos e infografías, el paper asegura que tal montaña de dinero público se habría destinado para "meiorar la calidad de vida de los vecinos que viven en los barrios carenciados". El problema es que muchos de esos supuestos beneficiados, no los que figuran en el informe de Miño, nunca habrían logrado disfrutar de esas magníficas promesas que tan caro costaron.

Pero lejos de su extinción, los jefes libertarios del FISU mantienen viva la estructura. Casi todo el personal viene del anterior gobierno, desde cooperativas o movimientos sociales ligados a Grabois. Unos 400 empleados y la mayoría no va a trabajar. "Los que venimos todos los días seremos unos 120, los demás no te podría especificar qué hacen", reveló uno de ellos.

La secretaría funciona en dos pisos que el Gobierno sigue alquilando en el pituco edificio Franco Argentina. Las oficinas ofrecen una distendida vista al Cabildo, la Plaza de Mayo y Casa Rosada, sobre Hipólito Yrigoyen al 400.

Con paciencia de tibetana, en la SI-SU esperan que Karina Milei cumpla con la promesa de volver a nutrir de dinero para retomar los proyectos y penetrar en las villas, sobre todo del Conurbano, pero esta vez con la bandera del León.

El dique para los planes de extender las bases del Partido Libertario con fondos del FISU sería el ministro de Economía. Luis Caputo le tiene terror a este tipo de estrategias con fondos públicos "porque sabe bien que una vez que se abre el grifo es difícil regularlo y controlarlo", señalan desde Economía.

Tal es la preocupación, que Caputo nombró a José García Hamilton como su ojo de lince en la SISU, donde por ahora no se mueve una mosca por falta de presupuesto pero que el ala política libertaria del Gobierno aguarda su reactivación para ganar territorialidad entre los que menos tienen con las antenas apuntando a las elecciones del año que viene. ■

### Preparan un documental sobre la llegada de Milei a la Presidencia

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

En poco más de seis meses de administración, Javier Milei le ha dado tanta importancia a la gestión como a la denominada "batalla cultural" con la que, asegura, rivaliza contra el "colectivismo" que ha gobernado la Argentina, y yendo más allá, con Occidente. Por eso no sorprende que en su entorno estén gestando un documental sobre su camino a la Presidencia, como un capítulo más del relato libertario con el que busca explicar la nueva etapa que lidera en el país.

El encargadodel proyecto, que según fuentes cercanas a Karina Milei producción-, es Santiago Olía, cineasta y funcionario. Desde el 10 de diciembre ocupa un despacho en el segundo piso de Casa Rosada como Director de Realización Audiovisual de la Presidencia. Se trata del autor de la película "Javier Milei, la revolución liberal", que cuenta los estertores de su salto a la política en 2021, cuando fue candidato a diputado nacional y dejó abierta la puerta para dar la pelea a nivel nacional.

En esa cinta se le escucha la voz por primera vez a "El Jefe", en el que denunció a los medios "que querían invisibilizar" al entonces postulante a diputado al que le destacó "la fuerza para seguir adelante, porque cuanto más le pegan más se fortalece". La involucrado con el nuevo proyecto desde poco antes que éste asumiera.

Al parecer, en ese momento intentó contactar a un productor de Netflix para proponer filmar la historia de la llegada al poder de Milei. Desde la filial argentina de la plataforma internacional de contenidos optaron por no contestar la requisitoria de Clarín. Otras versiones indican que la gestión habría buscado garantizar la traducción al portugués, tal como sucedió con la primera cinta, de la mencionada producción.

Ahora el impulsor del proyecto es Olía, que cuenta con horas de grabación de las distintas etapas de la campaña y de los primeros meses de gestión, incluidas las giras al exterior-suele inse encuentra en **una etapa de "pre-** hermana del jefe de Estado se había tegrar la comitiva presidencial-y el ac-

to en Rosario por el día de la Bandera.

En sus redes sociales, Olía ha sugerido a un usuario que se viene una secuela a su primera obra sobre el camino del locuaz economista en la política argentina. "Sería un recorrido del trayecto a la Presidencia de Javier. Una continuación de la primera película", arriesgó, a su turno, un asesor libertario sin despacho en Balcarce 50.

El primer documental fue divulgado mayormente por la plataforma YouTube y, en principio, sería el mismo canal de difusión elegido para la nueva producción. Si mediara una plataforma de contenidos comercial, podría vulnerarse la normativa sobre políticas de integridad que hacen a los funcionarios públicos

En mayo pasado la diputada **Mar**- rarle ganancias. ■

garita Stolbizer fue una de las autoras del proyecto en el que requería al Poder Ejecutivo información detallada sobre los viajes realizados por el Presidente durante este año. Es que durante ese mismo mes Milei realizó su primera visita a España como presidente y, entre otras actividades, aprovechó su estadía en Madrid para presentar su libro 'El camino del libertario, en el Auditorio de un diario.

Como detalló el vocero Manuel Adorni, la excursión por España y los anteriores viajes al exterior se solventaron con recursos públicos. El problema, en este caso, es que el mandatario utilizó parte de su agenda en la península ibérica para promocionar un libro que podría gene-

### Caso Cuadernos: Calcaterra y la estrategia de los empresarios

La tesis central de la defensa de los empresarios es que no pagaron sobornos, sino aportes de campaña. Piden más pruebas y apuntan a la nulidad del caso.

Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, protagonista las últimas semanas de denuncias cruzadas, pedidos de celeridad de cara al juicio, cuenta con un componente importante: el empresariado que fue investigado. Algunos de ellos, como Ángelo Calcaterra, lograron quedar fuera del expediente de corrupción y ser investigados por el fuero electoral. La tesis central de la defensa es que no pagó sobornos, sino aportes de campaña. Un camino que abre la posibilidad para otros empresarios. En tanto, otros dueños de compañías y directivos, buscan retrasar el inicio del juicio con otros planteos y medidas de prueba ante el Tribunal.

El sistema calificado por los investigadores como la "mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años", funcionó con la "participación indispensable" de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. Algunos de ellos, lograron dejar atrás esta figura y pasar al fuero electoral a cargo de María Servini para que los pagos realizados, sean analizados como posibles aportes de campaña.

El primo de Mauricio Macri y ex dueño de IECSA, Ángelo Calcaterra, logró que lo saquen de la cau-

sa Cuadernos y que los pagos que él realizó al gobierno kirchnerista, no sean considerados sobornos sino aportes de campaña. La acusación en su contra será analizada por el fuero electoral y representan una pena mucho menor o, como en el caso de Hugo Eurnekian, un sobreseimiento.

Pero los empresarios que siguen siendo acusados por coimas formularon los pedidos de prueba ante el TOF 7. Reclamaron, en general, una gran cantidad de declaraciones testimoniales y otras medidas de prueba que apuntan a la nulidad del caso. Por ejemplo, pidieron un peritaje sobre lo cuadernos para ver si tienen enmiendas, si fueron escritos por más de una persona y si se puede determinar fechas en que fueron escritos.

El puntapié inicial de este expediente judicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido-, quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

Son justamente, esas anotaciones las que muchos empresarios piden que se periten. El planteo se relaciona con el hecho de que en al menos tres cuadernos se observaron reescrituras, enmiendas y tachones que no fueron realizadas por Centeno.



Caso testigo. El de Calcaterra, cuyo caso pasó a la Justicia Electoral.

Otro de los pedidos formulados por varios empresarios es una pericia contable sobre los balances de algunas de las empresas a lo largo del período 2003/2015. Este tipo de medidas de prueba demanda mucho tiempo y en general, si se hiciera, los Tribunales no suelen iniciar el juicio sin tener los resultados finales del análisis.

También entre las medidas de prueba que la mayoría de los empresarios requirieron se encuentra igual el análisis de numerosos expedientes de obra pública. El impacto sobre el inicio del juicio de estos pedidos es directo, ya que son medidas que demandan una importante cantidad de tiempo para su realización.

Pero hay otra estrategia por parte de los empresarios para retrasar el inicio del juicio: realizaron excepciones y otros planteos, que ya fueron respondidos por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Habían pedido la nulidad de las indagatorias tomadas a lo largo de la instrucción. Y por ende, solicitaron que no tengan efecto los diferentes requerimientos de elevación a juicio oral que contienen las imputaciones por las que cada acusado deberá responder ante el TOF.

Asimismo, pidieron la nulidad de otras pruebas aduciendo que no se respetó la cadena de custodia en el manejo de celulares y notebooks secuestradas. Al igual que Cristina Kirchner-la principal acusada-, los empresarios pidieron que se dejen sin efecto las declaraciones de los arrepentidos por no haber sido filmadas.







### SUMATE A UNA ACCIÓN CON EFECTO PROLONGADO



El País CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 16

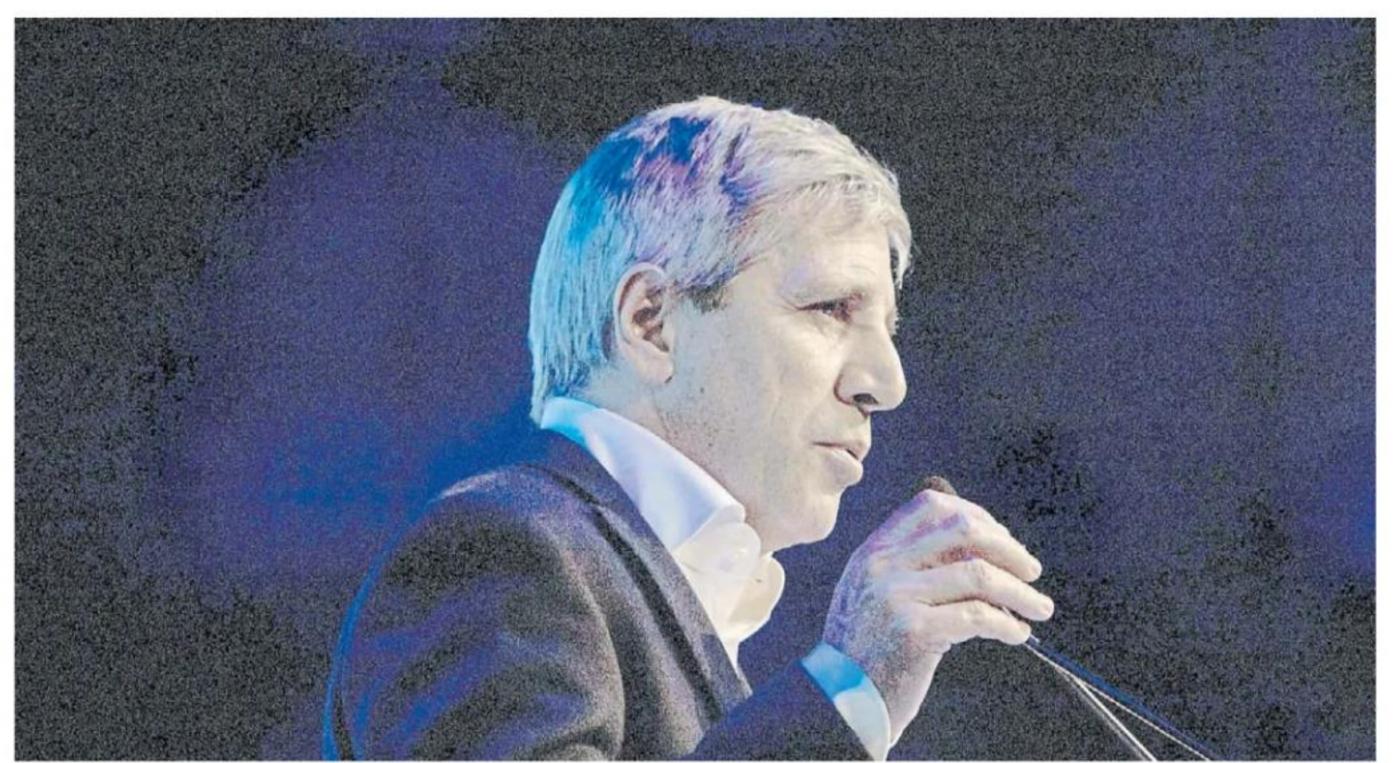

Dudas. La estrategia cambiaria y de acumulación de reservas del ministro Luis Caputo genera resquemores en el banco de inversión Barclays.

### En Wall Street alertan por las debilidades del plan económico

La suba del dólar al 2% mensual complica la acumulación de reservas y la salida del cepo. No descartan una reestructuración voluntaria en 2025.

Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Pese a la nueva promesa que hizo Javier Milei de levantar el cepo en forma gradual con la baja del impuesto PAIS, Wall Street empezó a ver su plan de ajuste con otros ojos. Uno de los principales riesgos que identifican es la apreciación del tipo de cambio en un escenario con inflación aún elevada, deuda en ascenso y dificultades para acumular reservas, lo que siembra dudas sobre eliminación de las restricciones y el pago de la deuda.

"Las autoridades están entrampadas en el crawling (ritmo de devaluación) del 2% hasta diseñar la transición a un nuevo régimen. Mientras tanto, la apreciación real del peso debilita el tipo de cambio ya que como un ancla inflacionaria se traslada en una baja acumulación de reservas... El fuerte aumento de la apreciación del tipo de cambio real en el año es una importante vulnerabilidad del programa económico de Milei", señaló Barclays. El banco de inversión con sede en Londres y presencia en Estados Unidos encendió luces de alerta días atrás en un informe titulado

"Momento para un chequeo", donde observa una suerte de gradualismo cambiario y recomienda mantener una baja participación en activos argentinos en medio de tensiones por los pedidos del FMI de "flexibilizar" el tipo de cambio y la decisión de Luis Caputo de mantener el dólar por detrás de la inflación, sin devaluar.

Entre los "puntos débiles", Barclays advierte que "en el pico de la temporada de exportaciones, el Banco Central apenas pudo acumular reservas, ya que la acumulación en el año fue en su mayoría por la nueva deuda acumulada con importadores". "¿Qué salió mal? La combinación del 2% de suba del dólar oficial y la alta inflación erosionaron los beneficios iniciales de la devaluación", señaló el reporte.

Según el análisis, las tasas negativas llevaron a los exportadores a retener soja, financiándose por debajo de la inflación. Por ello, hasta que el gobierno resuelva el problema de la apreciación del peso, el banco estimó que el crecimiento de reservas será "escaso", que el país enfrentará desafíos en 2025 para pagar la deuda en dólares y no descartan la posibilidad de una reestructuración "voluntaria".

En otro apartado, advierten que el ancla cambiaria está "en problemas". Es que si bien el gobierno se comprometió a bajar la inflación demorando subas de precios regulados y la recesión "puso un techo a los salarios", el alza contenida del dólar sigue siendo un ancla importante. "La inflación disminuyó, pero las expectativas de consenso siguen siendo de un 5-6% m/m en el segundo semestre", señalan.

La deuda en pesos es otro de los problemas que de a poco "pasa a primer plano". Hace una semana, Milei reiteró que los dos problemas principales para levantar el cepo son los pasivos remunerados y el stock de puts de deuda nueva, un seguro de liquidez para los bancos. En ese camino, inició el traspaso de deuda del Banco Central (pases a 1 día) a bonos del Tesoro mediante una suba de tasas de este último.

Pero en Wall Street ven que esas medidas tienen efectos colaterales. "Es más, cuando los controles cambiarios terminen, el incremento de la deuda de corto plazo va a crear nuevas vulnerabilidades financieras", señaló Barclays. En la entidad, observan que el dólar planchado llevó a un incremento sustancial del stock de deuda medido en dólares y que el mayor costo de financiamiento por la suba de tasas impactará en los pasivos.

En lo que resta del año, el Gobierno enfrentará vencimientos por cerca de \$35 billones en las licitaciones de deuda en pesos. "Asumiendo que los controles son levantados, con una inestabilidad nominal alta hoy, una baja renovación de vencimientos afectaría a los mercados globales porque implicaría un menor financiamiento y porque los inversores locales podrían aumentar demanda por reservas (salida de capitales)".

Por último, el banco afirmó que Milei enfrenta dificultades para resultados fiscales "permanentes", después del apoyo insuficiente en el Senado al paquete fiscal, a la vez que Diputados aprobó un alza en las jubilaciones. En ese marco, Barclays recomendó a sus inversores pasarse de bonos argentinos al 2030 a los de Ecuador al 2030 y a títulos locales con vencimiento en 2041.■

### Advierten que continuará la volatilidad en los mercados

Un informe de PwC advierte que las distintas tensiones políticas, como la desatada en torno a la Ley Bases, "seguirán teniendo un impacto en el mercado en el corto/mediano plazo y en las expectativas de los inversores. Seguramente sigamos viendo un poco de volatilidad en los mercados en los próximos meses, en la medida que gimen PYME. Aunque en mayo estica de Deals.

el gobierno busque implementar los cambios estructurales que desea llevar a cabo".

"En el segmento pesos, el Banco Central continuó con su política de recorte de tasas, lo que debería tender a favorecer las colocaciones de deuda en dicha moneda, particularmente las emisiones del Rétas licitaciones mostraron un retroceso, creemos que se trata de una ventana de oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiar su negocio a tasas competitivas -tasas reales negativas- en el mercado de capitales", sostuvo Juan Tripier, director de PwC Argentina de la prác-

Durante mayo se observó un leve incremento en el volumen de títulos de deuda emitidos en el mercado de capitales argentino, ubicándose nuevamente en niveles promedio de los últimos 12 meses. Ese mes se emitieron 25 Obligaciones Negociables (ON) por un importe total de \$ 425.723 millones, lo que en términos de volumen implica un incremento del 40% con respecto al mes anterior y se ubica por encima del volumen promedio de los últimos 12 meses.

Por su parte, en el segmento dólares la perspectiva de unificación cambiaria en el corto/mediano pla- sados, respectivamente. ■

zo continúa favoreciendo la tendencia actual de rotación desde instrumentos dólar Linked a instrumentos Hard dólar, tal como se viene observando desde enero de este año.

Además, los especialistas precisan que si se consolida la tendencia de baja del riesgo país y logrando una mayor normalización macroeconómica, es de esperarse un mayor volumen emisiones en Hard dólar, así como un aumento de emisiones internacionales tales como las que realizaron las petroleras YPF v PAE en enero v abril pa-

### La marcha de la Ley Bases marcará el pulso de los bonos y del dólar en la City

El blue volvió a los \$ 1.300 antes del fin de semana largo. La lupa está puesta en la compra de reservas del Central.

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

El mercado volverá a operar en la Argentina con su ritmo habitual luego de un fin de semana extra large y en la antesala de la discusión en la Cámara Baja sobre el futuro de la Ley Bases y el paquete fiscal. En los días previos, la brecha volvió a superar el 40% y el riesgo país se acomodó encima de los 1.400 puntos. En la City creen que los inversores miran de cerca lo que pasa en la política con un ojo puesto también en la capacidad de comprar reservas del Banco Central.

El miércoles pasado, en la última rueda cambiaria, el organismo vendió US\$ 156 millones, el monto más



En alza. Los dólares paralelos tocaron los \$ 1.300 la semana pasada.

alto para un día en toda la era Milei, y encendió las alertas sobre la recomposición de sus arcas. Cuando solo faltan cinco ruedas para que finalice junio, el Central apenas acumula compras por US\$ 25 millones, lo que pone en duda la sostenibilidad del plan de Luis Caputo y Santiago Bausili para los próximos meses.

En ese contexto, el dólar paralelo volvió a acomodarse cerca de los \$ 1.300. Ese fue el valor con el que cerró el blue el miércoles y los financieros se movieron detrás, con el CCL en \$ 1.291 y el MEP en \$ 1.273. Una de las noticias que marcará el pulso de estas cotizaciones será la confirmación del Gobierno sobre la continuidad del dólar exportador, llamado también blend, que ya fue ratificada por distintos funcionarios de Economía de manera informal pero aún no oficializada.

Un reporte de Aurum Valores muestra que la oferta de dólares por este esquema que permite liquidar el 20% de lo que exporta en el contado con liquidación disminuyó abruptamente en las últimas semanas.

Según Pablo Repetto, jefe de research de Aurum, esto se debe a una combinación de factores. "Considerando que hay a) desincentivos a mantenerse en pesos tivo a tomar deuda en pesos y pos-

tergar liquidación de divisas también por diferencial de tasas y c) percepción de atraso cambiario; es lógico esperar una menor liquidación en el mercado oficial lo que indirectamente repercute en la oferta de divisas en el mercado financiero por menor volumen que se destina al dólar blend".

Al mismo tiempo, la peor performance del BCRA en el mercado cambiario se tradujo en los precios de la deuda dolarizada, que se movió con bajas en Wall Street durante los feriados de jueves y viernes en Argentina. Los títulos en dólares se aproximan a cerrar el sexto mes del año con rojos que superan el 2% mensual y el riesgo país volvió al escalón de los 1.400 puntos.

Para Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen: "Siempre que el Banco Central compre divisas, es bueno para los bonos y cuando el Banco Central empieza a vender divisas, es una mala noticia, sobre todo por la dinámica de las reservas".

El economista anticipó que podría darse un rebote en los precios si el Gobierno consigue la buena noticia de una aprobación de la Ley Bases en el Congreso. "La lógica es que se apruebe, eso le da soporte a los precios de los bonos, le da aire al gobierno, le da gobernabilidad. Pero obviamente, hasta que la firpor diferencial de tasas, b) incen- ma no esté, va a haber volatilidad en los precios".



El País CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Las pymes reclaman su propia ley: los 10 puntos que proponen

La UIA presentó un proyecto de 6 puntos y CAME diseñó un borrador con 4. Avanzan los encuentros con el Gobierno y las negociaciones en Diputados.

#### Agustina Devincenzi

adevincenzi@clarin.com

Las pymes avanzan con un proyecto de ley para el sector que prevén discutir una vez aprobada la Ley Bases, para así reemplazar la normativa vigente que, argumentan, quedó obsoleta y no se cumple, en medio de la alta presión tributaria y falta de incentivos a la industria.

Aunque la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) diseñaron sus propias iniciativas, ya se encuentran trabajando de forma conjunta con el Gobierno. Esperan que prospere una propuesta unificada e ingrese al recinto formalmente entre julio y agosto.

Marcos Ayerra, secretario de Mypyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación encabeza los encuentros con los representantes de las entidades, quienes, a su vez, ya iniciaron contactos con los legisladores y los presidentes de las comisiones Pyme y Comercio de Diputados.

Golpeado por la recesión, el sector busca revitalizarse con la simplificación de regulaciones, la reducción de impuestos, el estímulo al consumo y la adecuación de las relaciones laborales para mejorar su competitividad y eficiencia operativa.

Al quedar fuera de los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la UIA



Mini Rigi. Tras el avance de la Ley Bases, las pymes reclamarán un régimen con beneficios a su medida.

pide un "mini RIGI" para desembolsos menores a US\$ 200 millones. El "régimen de incentivo a la inversión pyme industrial" es uno de los seis ejes de su propuesta, con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para proyectos a dos años (similar al RIGI), deducción de intereses sobre el capital propio y devolución anticipada del IVA de la inversión.

Además, plantea la simplificación tributaria -con la exclusión de ser agente de retención de IVA y Ganancias y la posibilidad de tomar Impuestos a los Débitos y Créditos a cuenta de todos los impuestos (incluyendo IVA y Seguridad Social, no solo Ganancias)- y la actualización automática de los parámetros de categorización mypyme con un índice público, acorde a cada rama

de actividad, con al menos una actualización anual y mayor frecuencia en período de alta nominalidad (una inflación mayor al 50%).

También busca el fomento a la internacionalización -con eximición de derechos de exportación y aumentos de reintegros- y financiamiento con líneas e instrumentos para desembolsos a cinco y 10 años, amortización acorde al flujo de retorno de la inversión e incentivos fiscales para que grandes empresas canalicen liquidez a través de la demanda de instrumentos pyme en el mercado de capitales (obligaciones negociables, acciones y fondos comunes de inversión abiertos).

Por último, el sexto punto insta a la creación de nuevas empresas con trámites digitales simplificados, con inscripción automática en las sedes provinciales de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la habilitación de libros online para evitar duplicados.

Por su parte, el borrador del "Programa de fortalecimiento del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas" de CAME comparte aspectos del proyecto de la central fabril y sugiere fomentar la creación de empleo de calidad, promover la formalización del entramado con un mapa nacional productivo que atienda a toda la cadena, acelerar el desarrollo de inversiones productivas e impulsar las exportaciones.

En relación al "Mini RIGI", el presidente de la UIA. Daniel Funes de Rioja, dijo que "se busca contemplar inversiones de niveles menores para no dejar afuera a las pymes". En tanto, Fabián Castillo, vicepresidente de CAME, apuntó que hay temas transversales a todos los sectores, pero "hay que ver

### En mayo la actividad pyme registró la peor baja en tres meses.

las particularidades de cada uno" y "trazar una diferenciación fiscal" entre las mypymes.

En mayo, la actividad pyme cayó un 19% interanual y registró la peor baja en tres meses, según el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME en base a 414 empresas del país. La retracción acumula un 19,1% en los primeros cinco meses del año.

### Las jubilaciones siguen perdiendo frente a la inflación

#### Ismael Bermúdez

ibermúdez@clarin.com

En momentos en que el Congreso se apresta a debatir una nueva fórmula de movilidad, un informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) señala que, pese a que desde abril se ajusta por inflación, los jubilados que perciben el haber mínimo -y reciben el bono adicional- cobraron en junio \$ 276.913 cuando recibieron, en moneda de junio 2024, un haber menaño 2017. Representa una pérdida de poco más de \$ 93.000 o del 25% respecto del promedio de 2017 para más de la mitad del padrón.

En tanto, los jubilados que perciben tres haberes mínimos -siempre en el equivalente a moneda de junio-cobraron un haber mensual promedio de \$ 1.110.000 en el año 2017. Yahora reciben \$ 620.793. Una diferencia en menos de \$489.000, es decir, una pérdida del 44%, punta a punta.

"Dado el actual esquema de ajuste mensual, si la inflación de aho-

mente constante, los haberes reales se estabilizarían en estos valores actuales. Obviamente, quedarían muy por debajo de los del año 2017. Un aspecto clave que el gobierno debe resolver en el corto plazo es qué dinámica le va a dar a los bonos compensatorios", señala Nadin Argañaraz, del IARAF.

Y agrega que "el esquema es simple: lo que implica en plata el crecimiento real del haber es menor que la pérdida de plata generada por la licuación del bono en caso de que se mantenga fijo en \$70.000. sual promedio de \$ 370.009 en el ra en más se mantuviera relativa- Este tema del bono es muy signifi- tuvieron una mejora del 8% versus manera sostenida". ■

cativo. Es clave lo que el gobierno decida hacer en julio". Hasta mayo la inflación fue del 71,9%. Con un 5% en junio y un 4% en julio la suba promedio de los precios arrojaría un 87,7% en los 7 primeros meses.

Por su parte, por el congelamiento del bono, en los 7 primeros meses los haberes mínimos y por debajo del mínimo tendrán un incremento de entre el 71,3% y 77,7% inferior la inflación esperada para los primeros 7 meses de 2024, sin ninguna recuperación respecto de la caída desde 2017. También se ubicarán por debajo de la inflación los jubilados docentes que acumularán un 79,4%, los jubilados docentes universitarios (+ 67,3%) y los de Luz y Fuerza (+ 64,4%) que tienen ajustes trimestrales.

En cambio, los haberes sin bono

#### la inflación.

Argañaraz dice que "Diputados sancionó un proyecto que implica, entre otras cosas, mejorar un 7,2% los haberes reales. El Presidente de la Nación ha manifestado que va a vetar cualquier proyecto que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. La sostenibilidad a futuro es la clave. Sería ideal que el Congreso sancione en el mismo momento el cambio de gastos o de ingresos que garanticen que el gasto que está subiendo no tiene un impacto neto negativo en el resultado fiscal".

"Bajo la condición del equilibrio fiscal, la sociedad debe definir un mecanismo que garantice que los jubilados que aportaron durante su vida activa puedan al menos recuperar el poder adquisitivo del año 2017 y que se les mantenga de



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

### CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Un prestigioso jurado elegirá la novela ganadora, cuyo autor recibirá la suma de \$5.000.000 y la publicación de su obra.



Samanta Schweblin



**Mariana Enriquez** 



**Alberto Fuguet** 

Consultas a novela@clarin.com

Bases y condiciones en facebook.com/premioclarinnovela









El País 20 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Con menores subas en alimentos, la inflación de junio rondará el 5,5%

El repunte del índice general es consecuencia del impacto del alza de tarifas que empezó a regir este mes. El registro de mayo había sido de 4,2%.



Desaceleración. Los precios de los alimentos subieron menos en la última semana.

#### Annabella Quiroga aquiroga@clarin.com

A una semana del cierre de junio, los pronósticos de las consultoras marcan que el mes terminará con una inflación en torno a 5,5%. El repunte del Indice de Precios al Consumidor tras la baja a 4,2% que había mostrado en mayo obedece a los aumentos tarifarios que aplicó

Con este impulso, la inflación cruzará el techo de 5% mensual pese a que en los últimos días la suba de los precios de los alimentos se fue desacelerando.

el gobierno en este mes.

Para Econviews, la tercera semana del relevamiento de precios que realizan en supermercados arroja una suba de 0,1% promedio para una canasta de alimentos, perfumería y limpieza.

Entre las distintas categorías que mide Econviews se destaca el sector Verdulería con una reducción del 2,3% en los precios, mientras que lácteos exhibe una suba de 1,4%. En la primera semana del mes el índice les había dado 0,6% y en la segunda, 0%. El economista Andrés Borenstein señala que "los datos de inflación siguen bastante tranquilos en junio, pero por efecto de tarifas los precios van a crecer a algo parecido al 6%, tal vez algunas décimas menos".

A su vez, EcoGo marcó 1,3% para la segunda semana de junio en Alimentos y bebidas. Es el mismo nivel que había registrado en la segunda semana de mayo. En base a estos datos la proyección a nivel general de la consultora para junio es de 5,7%.

Por su parte LCG registró un alza semana de 0,9% en Alimentos y bebidas, tras haber marcado 1,5% en la semana anterior, lo que lo lleva a promediar 4,1% en las últimas cuatro semanas.

A Econométrica la tercera semana de junio la medición de inflación en alimentos y bebidas le dio **0%.** "Es la primera vez que nuestro índice no refleja incrementos de precios en el transcurso de una semana", indicaron.

"Si recordamos que la semana previa el incremento de precios fue del 0.1%, hablamos de estabilidad de precios en alimentos y bebidas la última quincena. Al extender el periodo de análisis a las últimas cuatro semanas, nuestro índice advierte que la inflación de alimentos y bebidas en supermercados del GBA corre al 2,4% mensual".

Para junio Econométrica espera que la inflación en alimentos y bebidas continúe descendiendo a 3,0% mensual, después del registro oficial de 4,8% durante el mes de mayo.

#### La caída de las ventas explica la menor suba en alimentos.

"Ahora bien, para el índice general de inflación esperamos que refleje un leve repunte a 5,2% en junio, advirtiendo el impacto en la recomposición de tarifas pendientes", detallaron.

El comportamiento de los alimentos está directamente vinculado con el derrumbe del consumo y de las ventas. En mayo, el consumo masivo cayó 10% a nivel interanual y acumula una merma del 7,8% en el último año, de acuerdo al relevamiento que elabora la consultora Scentia.

"Se mantiene el escenario de retracción, algo más desacelerado que abril, cuando la caída había trepado al 13,8%", consignó la consultora. En este relevamiento, la categoría más afectada es la de alimentos perecederos, con una merma del 20,5% interanual. Esto incluye fiambres, hamburguesas, congelados, salchichas y huevos, entre otros. De cerca le siguieron las bebidas, que tuvieron un retroceso del 19,1% interanual en su variante con alcohol, mientras que las sin alcohol se derrumbaron un 18,3%. ■

### Ganancias: Buenos Aires y CABA, las menos favorecidas

Durante esta semana, el Gobierno insistirá en el Congreso para que se apruebe dentro de la reforma fiscal la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores asalariados de sueldos altos.

"Vamos a insistir con Ganancias y con Bienes Personales, porque claramente desde nuestro punto de vista ese era un tema que favorecía mucho a las cuentas provinciales porque son impuestos coparticipables, en el caso de Ganancias, y en el de Bienes Personales porque está vinculado al blanqueo", mo Francos este domingo en una entrevista en Radio Rivadavia.

Un informe del IARAF detalla que el cambio de Ganancias implica una mayor presión tributaria efectiva para la economía, estimada en 0,5% del PBI anual, un monto equivalente hoy a \$3.100.000 millones, si tal como se espera, Diputados insiste con la reforma que en su momento aprobó.

Como se trata de un impuesto coparticipable, aproximadamente un 60% de lo recaudado va a las provincias y CABA y el restante

0,5% del PBI de mayor recaudación potencial, 0,30% va a ir a las Provincias y CABA y 0,2% va a ir a la Na-

Pero no todas las provincias recibirán lo mismo. El informe realizado por el economista Nadin Argañaraz precisa que si se toman los extremos, los habitantes de Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa serían los más beneficiados por la distribución de la recaudación ya que recibirían anualmente \$ 115.000, \$ 110.000 y \$ 103.000 adicionales, respectivamente. Por declaró el jefe de Gabinete Guiller- 40% va a Nación. De este modo, del su parte, los habitantes que me- de Ganancias es claramente favo- menos. ■

nos recibirían serían los de CABA. Buenos Aires y Mendoza, con \$ 13.600, \$21.600 y \$35.000, respectivamente.

En términos medios, la transferencia adicional sería de \$ 67.500. Las provincias de Santiago del Estero y de San Juan tendrían un ingreso extra de coparticipación de \$ 67.000 y \$71.000, respectivamente.

"En todos los casos, un gobernador debe analizar el impacto integral de la reforma fiscal que está en Diputados, que además de Ganancias, es Bienes Personales, moratoria y exteriorización de activos. Si lo que los habitantes de la provincia ponen es mayor a lo que van a recibir, esa reforma no es favorable", señala el IARAF.

Para el caso de provincias como Catamarca y Formosa, la reforma rable. Si se toma el caso de Catamarca, el gobierno provincial va a recibir un monto anual por habitante de \$ 110.000, cifra que resulta de la combinación de un ingreso extra de \$47.500 millones y una población de 429.500 habitantes. Esta cantidad de dinero es mucho mayor al aporte que van a hacer los catamarqueños a los que les toque pagar un mayor impuesto a las ganancias a partir de la reforma.

El rechazo del Senado a los cambios en Ganancias beneficia en principio a 800.000 trabajadores en relación de dependencia sin hijos menores y que ganan más de \$ 1.800.000 brutos mensuales (es decir. unos \$ 1.500.000 netos) o más de \$ 2.200.000 brutos (\$ 1.950.000 netos) con 2 hijos que seguirán exentos de Ganancias o pagarán

# ESPECIAL COCINA



**PASTELERÍA** 

EN CASA [\*2]

PASTELERÍA EN CASA

Calletas y alfajores para comparti

PASTELERÍA EN CASA

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PASTELERÍA EN CASA (\*2)

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

COCINA CASERA (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA EN CASA (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA EN CASA
PASTELERÍA
EN CASA [\*2]

54999

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PASTELERÍA FÁCIL (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10

GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS [\*1] GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS [\*1]

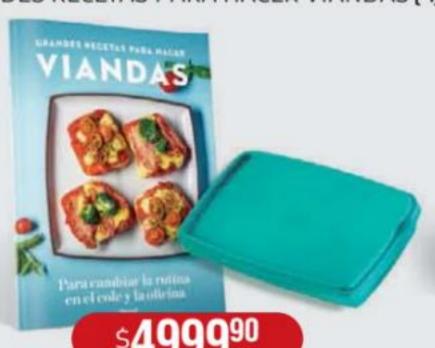

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PIZZA, EMPANADAS Y TARTAS [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA FÁCIL (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$50,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$50,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10

### ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 01/06/24 AL 30/06/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 1000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO.
ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*1) ORIGEN NACIONAL, (\*2) ORIGEN CHINO.

El País CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

#### **Avant Premiere**

La escalada en el enfrentamiento entre el ex presidente y la ministro golpea al Gobierno. Desde ahora la pelea de Milei es contra el reloj y una rebeldía patagónica por Ganancias.

### Bullrich rompió los códigos y Macri, el pacto, y hay vida después de la Ley Bases





Ignacio Zuleta Periodista. Consultor político



#### La crisis del PRO es la crisis del Gobierno

El PRO calienta motores para la recomposición del partido bajo la presidencia de Mauricio Macri, que por ahora navega sin luces. Interesa ponerle un ojo porque la crisis del PRO es una crisis del oficialismo. Ese partido es la principal fuerza de apoyo parlamentario y providente de funcionarios al gobierno de Milei. El peronismo y el radicalismo son fuerzas preexistentes al proceso actual. Vienen de atrás del tiempo y confían en que perdurarán en el futuro.

El PRO, en cambio, es una fuerza que nació ante nuestros ojos, y que puede morir en el tiempo de nuestras vidas. Milei se lo quiere comer, como el Dibu al que patea el penal. Es el eje doctrinario del actual oficialismo, que retomó las iniciativas del PRO, elaboradas para sus candidatos de 2023, y proveedor de centenares de funcionarios al gobierno. Su candidata a presidente del año pasado fue la primera incorporación del gabinete de Milei. Lo que ocurra con el PRO compromete seriamente el tinglado provisorio que ha montado este gobierno, que puede estallar como consecuencia de la puja feroz que libran Macri y Patricia Bullrich.

#### Patricia rompió los códigos

La crudeza del enfrentamiento no llega a las grandes tribunas, por el daño que puede hacerle al Gobierno, y de cuya suerte depende a su vez



Patricia Bullrich Ministra de Seguridad

Bullrich echó a su número dos en Seguridad y lo denunció ante la Oficina Anticorrupción, lo que reavivó la disputa en el PRO. partido con Bullrich.

el PRO, según sus dirigentes. Esa pelea ya salpica las escalinatas de los tribunales, al conocerse la renuncia del viceministro de Seguridad.

Vicente Ventura Barreiro ocupaba el cargo como prenda del acuerdo Macri-Bullrich. Venía de ser el viceministro del área de Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires (2015 en adelante, gestión Vidal). El enfrentamiento de Ritondo (hoy herramienta de Macri en Buenos Aires) con la ministro puso en crisis la estructura de Seguridad, el área que más prestigio tiene en las encuestas.

Hasta ahí seguían todos el manual del pactismo político. Pero la ministro denunció al renunciante ante la Oficina Anticorrupción por alguna presunta travesura con licitaciones. Este gesto de Bullrich quiebra un código áureo del oficio: en política nunca se llama a la policía. Es cierto que la OA es una la vidriera irrespetuosa más apta para el escrache que para la punición. Después de la indulgencia plenaria de un tribunal para los encartados en la causa Cuadernos, todo es posible.

### Y Mauricio rompió el pacto

Macri es prudente en hablar en público y más de internas. Pero confiesa en privado a los suyos la firmeza del envión anti-Patricia. Al punto que ha decidido romper el pacto de convivencia que se reflejó en la presentación de lista única, que hizo a Macri presidente del partido.

Ese pacto incluía la designación de Bullrich como presidente de la asamblea partidaria. Este órgano tiene como fecha de reunión tentativa el 4 de julio, pero la convocatoria tambalea, porque Macri ha comenzado a reunir votos para despojar a Patricia de esa dignidad. Sus fieles dicen que Macri puede llegar a controlar un 75% de los asambleístas, muchos de los cuales en las internas partidarias respaldaron a Horacio Rodríguez Larreta. En los próximos 10 días los emisarios de Mauricio tienen que acercarle un nombre en reemplazo de Bullrich en la asamblea. Hay quienes miran hacia Néstor Grindetti.

#### Hay vida después de la Ley Bases

La denuncia de este pacto expresa el pensamiento que Macri vuelca en interminables reuniones. Espera a que salgan las leyes del Congreso para actuar, según el dictamen de que hay vida después de la Ley Bases. Se dio tiempo, además, para viajar fuera del país hasta que el sistema digiera los efectos de las dos leyes de esta semana. Uno puede ser que se precipite el envión opositor para voltear el DNU 70 en Diputados. También que prospere el trámite en el Senado del proyecto opositor de nueva movilidad jubilatoria que aprobó Diputados. Milei ha anunciado que lo vetará.

Es un desafío al poco poder que tiene, y no porque signifique un gasto fiscal perjudicial al equilibrio de las cuentas. Es más gravoso mantener el régimen de subsidios como los de Tierra del Fuego. Amenazar con un veto es un desafío a que el Congreso junte 2/3 de los votos para insistir. 2/3 es también una cifra embrujada: son los votos necesarios para un juicio político. Una prueba de prudencia política, algo que el Gobierno ha demostrado tener cuando el agua le llega al cuello. Si no, no tendría las leyes esta semana.

#### Milei desperdicia la oportunidad (Macri)

El recitativo de Macri ante los suyos insiste en que el gobierno de Milei desaprovecha el capital que le dio la sociedad. Palabras más, palabras menos, Macri dice que en 2015 le tocó a él gobernar otro país, que se resistía al programa de Juntos por el Cambio.

La Argentina de 2023 admite los padecimientos del ajuste y sostiene cierto apoyo en las encuestas a la figura del presidente. Milei, según esa mirada, desperdicia una oportunidad histórica. Se dedica a viajar por el mundo buscando oportunidades de aplausos por lo que él cree que es y no por lo que hace, y desatiende la gestión.

Un animador del cable le acercó a la ministra Pettovello, que quería conocerlo y explicarle lo que [no] hace y por qué [no] lo hace. El encuentro sólo aumentó su mirada crítica a la gestión, especialmente en esa cartera que reúne áreas conflictivas de cualquier gabinete-educación, desarrollo social, trabajo-. No resigna su apoyo al Gobierno por representar las "buenas ideas", pero cree que, si no se las aplica con eficiencia, protagonizará una nueva frustración. No quiere que el PRO, y menos con su presidencia, quede



Mauricio Macri Ex presidente de la Nación

El ex presidente confesó a sus íntimos que está decidido a romper el pacto de convivencia que selló en el



**Javier Milei** Presidente de la Nación

La interna en el PRO sacude la gestión de Milei porque es su principal fuerza de apoyo parlamentario y proveedora de funcionarios.

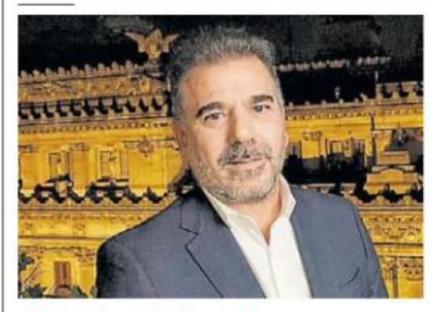

**Cristian Ritondo** 

Jefe del bloque del PRO en Diputados

El enfrentamiento de Ritondo con Bullrich puso en crisis la estructura de Seguridad, el área de más prestigio en las encuestas.

El País CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

pegado a una aventura tan azarosa, a la que Bullrich quiere arrastrar al partido.

#### Lo corre por derecha

En las dos últimas semanas ha tenido reuniones con diputados que le acerca Ritondo en pequeños grupos, y parlamenta con operadores que campean por las provincias ajustando apoyos. Alguna percepción de esta mirada tuvieron en Chile los ex presidentes del grupo Libertad y Democracia. Fueron anfitriones de un homenaje a Sebastián Piñera, que murió el 6 de febrero pasado. Ese compromiso incluyó un almuerzo en la residencia de la familia Piñera con Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Iván Duque (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Guillermo Lasso (Ecuador), Jorge Quiroga (Bolivia) y el ministro de Relaciones Exteriores de Gabriel Boric, Alberto van Klaveren. A su regreso desplegará su visión en una serie de reportajes ya comprometidos.

Esta semana comienza un tour FIFA que lo hace pasar de Madrid hacia Alemania para asistir a algunos partidos de la segunda ronda de la copa de la UEFA, con una extensión a otros de la Copa América. La cautela está a la altura del desafío: sabe que el Gobierno se le puede poner en contra si rompe con Bullrich. También cree que al Gobierno se lo puede correr por derecha. Toda una audacia.

#### Milei ahora pelea contra el reloj

La experiencia del primer semestre del Gobierno terminó por demostrar un triunfo de la política. El impulso de llevar al país al debate de todas sus malandanzas fue un salto de calidad importante que emprendió el arco de opinión que puso a Milei en la Presidencia. Su elección tuvo un solo mandato: desalojar del poder al peronismo como emblema del fracaso. La historia dirá si es así o no. "El secreto de la historia está en comprender, y no en juzgar". decía Félix Luna.

La lección más importante de este período penitencial de aprendizaje es que el oficialismo propuso el DNU 70, y la jibarizada ley ómnibus, pero lo que sale este semana-si sale- es una ley confeccionada por el Congreso. Expresa la voluntad de una agenda que comparten las mayorías parlamentarias y, por sobre eso, la voluntad de los legisladores de gobernar si el Poder Ejecutivo no gobierna, o posterga la solución de los problemas heredados, mientras jus-



Gustavo Menna Vicegobernador de Chubut

Menna alertó por el impacto de la reversión de Ganancias sobre los salarios de los petroleros y la posibilidad de tifica sus empeños como parte de una imaginaria batalla cultural y propone un programa que no comprende a la totalidad de la sociedad. Su éxito es que los otros no vuelvan más, una señal demasiado elemental para un país en el cual la oposición sindicada en el peronismo sacó el 44% de los votos, la mitad del electorado.

Con las leyes logradas según quiso el Congreso, el Gobierno deja de pelear contra sus adversarios. De ahora en adelante, la pelea de Milei es contra el reloj.

#### Patagónicos en rebeldía

Hay tensión entre los sectores que confrontan sobre la letra final de los proyectos que se tratan esta semana en Diputados. Las provincias patagónicas insisten contra la reposición del impuesto a los ingresos, que el Gobierno quiere que le voten junto a Bienes Personales. Los moderados afirman que fueron aprobados en general por el Senado, aunque cayeron por pocos votos en la votación en particular.

En las últimas horas aportó argumentos contra el impuesto la provincia de Chubut, que estima que los trabajadores del petróleo pueden llegar a tener una merma del 43% de sus salarios con ese tributo. Lo consideran un agravamiento de la crisis en el sector, por la retirada de YPF de algunas zonas del golfo de San Jorge para concentrarse en Vaca Muerta. Gustavo Menna, vicegobernador de esa provincia y constitucionalista, afirma que la tradición constitucional protege, desde la Carta Magna de 1215, dos libertades, la de las personas y la de la propiedad. Por esa razón un impuesto debe tener el voto pleno de las dos cámaras, así como el Congreso no podría crear un delito penal con el voto de una sola cámara. Es también la razón de que no puedan haber DNU sobre materia penal ni tributaria.

#### La moratoria, póntela, pónsela

Otro debate que aflorará en la comisión de Presupuesto de este martes es por el pedido del Gobierno de que Diputados reponga el título VIII de la ley fiscal que dio de baja el Senado. Ese título contenía una reforma de la moratoria previsional y creaba la posibilidad de diferencias entre las jubilaciones con aportes y las que no lo tenían -el llamado PUAN-Plus. El oficialismo del Senado retiró esa cláusula, pero ahora el Gobierno quiere que la repongan. Si no ocurre, regirá la moratoria que dispuso el gobierno de Alberto Fernández, que vence en marzo próximo. Este cese puede provocar una avalancha de juicios, y por eso se buscó una fórmula intermedia.

La postura de Miguel Pichetto, a quien escuchan todos, es que eso no se puede hacer. Él ha recomendado que todo lo previsional sea objeto de una nueva ley que modifique el sistemay la sanee a futuro. Todos los bloques coinciden con el Gobierno y el FMI en que la sostenibilidad del sistema previsional es la base de la estabilidad de la Argentina. Por esa razón debería ser objeto de un acuerdo por encima de las diferencias.

¿Por qué lo escuchan a Pichetto? Porque su perfil de hombre de Estado mira las cosas siempre bajo la luz de quien cree en la posibilidad de ser gobierno. Un aporte, en un país en el cual hasta el Gobierno manifiesta desgano en la tarea de gobernar: no designa funcionarios, cuando lo hace no los cuida, y a cada rato dice que su misión es destruir el Estado. Frivolidades sólo posibles en el país del recurso abundante que aliconflictos en los yacimientos. menta todas las utopías imaginables. ■

### DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

23



### **AHORRÁ** MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365

**365.COM.AR** 







El País 24 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Principales indicadores



DOLAR Oficial, tipo de cambio mayorista



BLUE Ventas en el mercado marginal



RIEGO PAÍS Indicador del sobre costo de la deuda.



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares



SOJA Chicago, en dólares pór tonelada

#### SALTO EN EL PRECIO DEL CACAO

El precio del cacao se sigue manteniendo alto en los mercados globales después de haber batido por primera vez los US\$ 10.000 por tonelada, en medio de las preocupaciones por la producción en Africa Occidental y de una escasez mayor a la esperada en la actual temporada.

### Mercado Pago retrasa el uso del QR con las tarjetas de crédito

Luego de una quincena de pruebas en algunas cadenas comerciales, esta semana debía estar disponible en el 100%. Pero recién llegará en julio.

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

La historia de la fallida puesta en marcha de la interoperabilidad full del QR para pagos con tarjetas de crédito sumó días atrás un nuevo capítulo. Luego de que el Banco Central consiguiera que Mercado Pago llegara a un acuerdo con los bancos el mes pasado, se esperaba que el jueves pasado la opción de pagar con cualquier QR con tarjeta de crédito estuviera disponible en todo el país. Pero desde el sector financiero advierten que se presentaron nuevas demoras y que esta alternativa podría comenzar a funcionar recién en la segunda semana de julio.

Tal como pasó en oportunidades anteriores, en el sector financiero vuelven a culpar a Mercado Pago por esta demora. Aseguran que la fintech, que se había comprometido a extender el esquema de pagos al 100% del parque de QR que tiene en el país solicitó una nueva prórroga. La empresa explicó que necesita más tiempo para avanzar



Interoperable. El código QR ya está disponible en varias plataformas de pago.

con "cautela" y evitar problemas técnicos que puedan generar fricciones de cara a los usuarios.

En el sistema financiero dicen que la postura de Mercado Pago, expresada al Banco Central esta semana, "sorprende" ya que en las primeras semanas del mes se habían avanzado con pruebas productivas en seis cadenas de comercios: Frávega, Open 25, McDonalds, Supermercados Día, Farmacity y Mostaza y todos los jugadores habían quedado "muy satisfechos" por cómo habían funcionado los pagos.

"Parece que Mercado Pago vuelve a marcar la cancha con sus propios tiempos. O armaron un plan de acción sin tener en cuenta la viabilidad o una vez más vuelven a buscar una excusa para no abrir estos pagos fuera del circuito cerrado en el que ya operan", dijo una voz del sector.

A fines de mayo el Banco Central había vuelto a intervenir en la pelea de los bancos y Mercado Pago por los pagos QR. Después que ambas partes en disputa llegaran a un acuerdo "técnico" para avanzar en la integración de los pagos con tarjeta de crédito al QR interoperable, el organismo lanzó una norma que establece condiciones más claras para avanzar en lo que llaman "Interoperabilidad full".

Con la Comunicación A 8032, el organismo que preside Santiago Bausili buscó ponerle un punto final a la larga pelea entre los bancos y la fintech fundada por Marcos Galperin luego de fuertes presiones, denuncias cruzadas en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y con una tensión que llegó a tocar su punto más álgido hace un par de semanas.

En el Banco Central tomaron nota de este nuevo atraso, pero no emitieron comentarios. El organismo quiere que la hoja de ruta que había delineado para interoperabilidad full se cumpla. Sin embargo, por ahora, esta discusión en vez de cerrarse persiste luego de dos años de negociación. Será un paso intermedio más hacia el "open banking" el modelo de banca abierta que funciona en distintas partes del mundo y hacia donde apunta el BCRA para la Argentina.

### Los cajeros automáticos se usan más en los barrios populares

Mientras las transacciones electrónicas vienen creciendo, el uso del efectivo resiste. Los cajeros automáticos ubicados en barrios populares registran una mayor cantidad de transacciones y montos de extracción más altos que los que se encuentran en el resto de la Ciudad. Así se desprende del análisis realizado por Trasa, operadora de la red de cajeros Pago24, que dispone de 80 unidades en diferentes lugares del país.

Al medir la actividad de los caje-

cuentan con 3.600 transacciones por mes y un promedio de \$27 millones extraídos, mientras que los que se encuentran en barrios de mayor poder adquisitivo, ese número se sitúa en 2.700 transacciones diarias y un promedio de \$19 millones.

De los 80 cajeros automáticos que tiene Pago24, el 30 % se ubica en zonas populares. Entre ellos, Padre Mujica (ex Villa 31), San Lorenzo B y Ramón Carrillo, mientras que muchos otros están en un raros ubicados en zonas populares dio de 3 a 5 cuadras del barrio po- masiado grandes, pero también debe movilizarse varios kilómetros sentaron cobertura física".

pular, como es el caso de Barrio Copello, Monte Chingolo, Tristán Suárez y Barrio Itaembé y Villa 21-24.

Estos cajeros impactan en casi 60.000 familias que viven en barrios populares. El informe muestra que los cajeros de barrios populares tardan 4 meses en llegar al punto de equilibrio (la recuperación de la inversión), mientras que en los de los barrios pudientes el lapso se extiende a medio año.

En cuanto a los montos de extracción, las diferencias no son deaquí el uso es mayor en las zonas populares. El promedio es de \$10.000 cada vez que se saca dinero, mientras que \$ 9.700 en las zonas de mayor poder económico.

"Si bien las razones de estas diferencias en el uso de los cajeros no son tan claras, una de las conjeturas posibles es que en las zonas más pudientes esté más arraigada la tendencia al uso de billeteras virtuales o transferencias como forma de pago, y que con eso el uso de dinero físico esté en baja", apuntan desde Trasa.

En 2017 Trasa fue la primera empresa en ingresar a Villa 31 (hoy Barrio), con la instalación de un cajero automático. "Está demostrado que la comunidad, al tener disponible un cajero en su barrio, ya no

para hacer sus extracciones, beneficiando, con esto, a los negocios de cercanía del propio barrio popular", agregan.

Un informe del Banco Central muestra que el año pasado -último dato conocido- creció la cantidad de cajeros automáticos en el país. Los puntos de acceso a servicios financieros (PDA) registraron un aumento interanual de 1,8% en términos de la población. El crecimiento de cajeros automáticos (+864 dispositivos) y agencias complementarias de servicios financieros implicó que nuevas localidades, de menos de 5.000 habitantes, hayan sumado al menos un PDA. De esta forma, el 52,7% del total de las localidades del país, equivalente al 92,5% de la población adulta, pre-

### LLENÁ EL CHANGUITO CON 365









### TODOS LOS LUNES Y JUEVES!

### EN TIENDAS FÍSICAS Y COMPRAS ONLINE CON AMBAS CREDENCIALES

PAGANDO CON



i-5% ADICIONAL!



AHORA ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

OTORGAMIENTO DE TARJETA SUJETO A EVALUACIÓN CREDITICIA

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ 🚱









SOCIOS DEL PROGRAMA JUMBO MÁS EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN JUMBO Y/O DISCO, Y SER SOCIO DEL PROGRAMA VEA AHORRO EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN VEA. SE APLICARA UN DESCUENTO MAYORISTAS DE FIAMBRERÍA, BODEGAS (CHANDON, TERRAZAS DE LOS ANDES, LA RURAL, RUTINI, CATENA ZAPATA, LEONCIO ARIZU, VALMONT, LATITUD 33, TERRAZAS, CLOS HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.CLARIN.COM/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT

### Opinión

### Una mujer, al frente de la OEA

#### TRIBUNA

#### Susana Malcorra

Ex canciller. Presidenta de GWL Voices

uando el colombiano Alberto Lleras Camargo fue elegido primer secretario general de la Organización de los Estados Americanos en 1948, a nadie le pareció destacable que fuera un hombre. En esa época, era casi impensable que una mujer ocupara el puesto más alto en instituciones políticas importantes. En al menos una docena de países de América Latina y el Caribe, en 1948, las mujeres ni siquiera habían ganado el derecho a votar en elecciones presidenciales.

Afortunadamente, ese tipo de exclusión ahora parece tan arcaico como una locomotora a vapor. Hoy en día, las mujeres ocupamos entre el 30 y el 40 % de los escaños en los parlamentos nacionales de todo el hemisferio occidental, algunos de los promedios más altos del mundo. Y con la elección de Claudia Sheinbaum el 3 de junio, México sigue a Brasil, Argentina, Chile y otros diez países de las Américas donde una mujer ha servido como jefa de estado.

Este cambio profundo refleja avances en la igualdad de género que han transformado cada esfera de la vida pública y privada en nuestro hemisferio durante el último medio siglo. Bueno, casi todas las esferas.

La OEA es un ejemplo flagrante de un tipo peculiar de institución que ha resistido obstinadamente el cambio hacia la igualdad: es una de al menos 20 organizaciones internacionales que nunca han sido dirigidas por una mujer. Ni una sola vez.

Es difícil de creer, pero este grupo incluye a las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y muchos otros organismos con el poder de tomar decisiones que afectan a toda la humanidad.

Son instituciones públicas que fueron creadas, en su mayoría tras la Segunda Guerra Mundial, para servir a todas y todos, abordando problemas que afectan a toda la sociedad, y en particular a mujeres y niñas que constituyen más de la mitad de la población mundial. El capital operativo de estas orga-

nizaciones es financiado por contribuyentes de todos los géneros.

Como una cuestión básica de equidad y responsabilidad, el liderazgo de estas instituciones debería reflejar las sociedades que se supone deben representar. ¿Qué puede excusar la ausencia ininterrumpida de mujeres en sus puestos más altos en esta etapa?

Durante mucho tiempo, se ofreció de manera condescendiente el "problema de la falta de candidatas" como una explicación. Se nos pidió que creyéramos que simplemente no había suficientes mujeres con experiencia profunda en diplomacia, derecho, geopolítica, paz y seguridad, comercio y economía. A pesar de sus mejores intenciones, los gobiernos no podían encontrar candidatas femeninas calificadas para llenar estas vacantes.

### Hoy en día las mujeres ocupamos entre el 30 y el 40% en los parlamentos.

Esto era solo una excusa para justificar las decisiones tomadas. Hoy en día, cuando decenas de miles de mujeres son reconocidas como líderes en estos campos, esta noción desafía la inteligencia de todos.

Una razón más plausible, en mi opinión, es que las mujeres todavía somos percibidas como una amenaza a las tradiciones que han gobernado la práctica del poder internacional desde la era preindustrial. Negociaciones secretas donde los gobiernos acuerdan respaldar a un candidato masculino a cambio de favores geopolíticos están en el corazón de estas tradiciones, que perpetúan una imagen de arrogancia y falta de responsabilidad. Tales prácticas seguramente han alimentado el constante declive en la reputación de las organizaciones internacionales documentado por el Barómetro de Confianza Edelman y otros estudios.

La OEA, que esta semana comienza el proceso de nominación de candidatos para suceder al uruguayo Luis Almagro como secretario general en 2025, es emblemática de este problema. Increíblemente, de las 15 elecciones que ha celebrado desde 1948, solo una (en 2019) incluyó siquiera a una mujer candidata. En la mayoría de las ocasiones, uno o dos candidatos masculinos hicieron una sola presentación de sus planes en la sede de la OEA antes de una "elección" que se consideraba una conclusión inevitable.

Una reputación como bastión de exclusión de género no es ciertamente la razón principal para lo que ha sido descrito como la "presencia disminuida" de la OEA en temas como la defensa de la democracia. Pero si desea recuperar su posición como un foro efectivo para abordar crisis en áreas como la gobernanza, el crimen transnacional y la inmigración, la OEA necesita un impulso de confianza.

Esto podría lograrse inmediatamente si muchos países miembros de la OEA presentaran una candidata para la próxima secretaria general. En lugar de un solo discurso en la víspera de la elección, los candidatos y candidatas deberían hacer múltiples apariciones públicas en universidades u otros lugares a lo largo del próximo año. Estos eventos permitirían a los ciudadanos debatir sus preocupaciones y establecer una conexión directa con la OEA.

Hay indicios tempranos de que los gobiernos miembros de la OEA apoyarían esta idea. Un análisis reciente basado en entrevistas con numerosas fuentes diplomáticas concluyó que muchos de los gobiernos de la región "creen que el puesto de secretario general debería ser ocupado por una mujer."

Las mujeres abordamos los problemas y la resolución de problemas desde una perspectiva diferente. En tiempos en los que los desafíos están entrelazados y requieren una evaluación transversal, las mujeres estamos mejor equipadas para hacerlo. Una elección abierta, dinámica y genuinamente competitiva con candidatas femeninas capturaría la atención de la región y del mundo. Y podría darle a la OEA la oportunidad de modelar el tipo de liderazgo inclusivo y la construcción de consensos que nuestros tiempos demandan urgentemente.

EL NIÑO RODRÍGUEZ



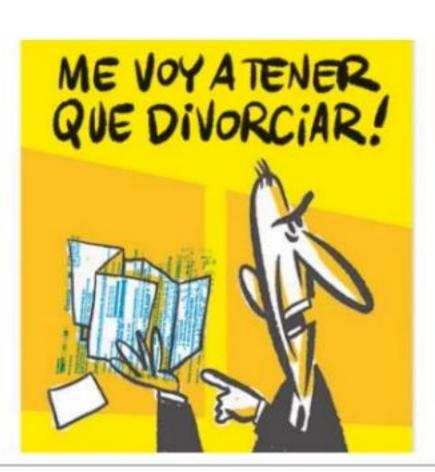



### **MIRADAS**

#### Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

### La curiosidad del aprendiz

Vuelvo a unos versos de Borges que siento inagotables, como regresamos a un café en el que escogimos, sin contárselo a nadie, una mesa y un rincón favoritos. El poema se llama "El ingenuo" y habla de la inquietud que pueden provocarnos ciertas sorpresas sencillas. "Me asombra que una llave pueda abrir una puerta, / me asombra que mi mano sea una cosa cierta...", dicen dos líneas del autor de "Ficciones", que siempre me recuerdan a mi madre, capaz de rescatar el corazón de la música en medio del ruido cotidiano.

Mamá se apuntaba a cuanto curso de literatura dictaba la Universidad Nacional de Córdoba en su área de extensión. Durante toda mi infancia la escuchamos hablar alternativamente de "La casa" y los cuentos de Mujica Láinez, de "Las tumbas" de Enrique Medina o de las tragedias de Shakespeare con arrobo.

De ella bebí una sed que ahora reconozco mía: soy una aprendiz curiosa e incansable, que disfruta de clubes de lectura, talleres y cursos de perfeccionamiento, adicta al grato esfuerzo de aprender sin edad, para el que las sociedades han acuñado la categoría de "formación permanente". No es sólo el encanto de lo nuevo lo que ha tirado de mí cada miércoles hacia los seminarios de poesía que cursé este año (en Madrid, verano mediante, todo se apaga al promediar el almanaque). Hay un atractivo adicional en estudiar sin presiones, por placer, cuando no rige la urgencia de obtener un título habilitante o de sumar puntos para algún concurso que permita avanzar en un escalafón. Es un saber no instrumental en el que manda la alegría de reflexionar sobre algo que nos era lejano hasta volverlo propio y dar con pares embarcados en el mismo afán. Leer, pensar con otros y entender un texto que nos impacta se parece a encontrarse por primera vez con un color: amanecer al rojo o al amarillo o al verde, cuando hasta entonces no formaban parte de tu paleta. Algo se despereza en ese encuentro y queda alerta, latiendo desde esa intensidad fosforescente.

El lingüista prusiano Wilhelm von Humboldt (hermano de Alexander, el naturalista) exploraba las razones por las cuales nos entendemos. No es por el intercambio de signos o de cosas, decía, sino porque "cada uno roza en el otro el mismo eslabón en la cadena de sus representaciones sensibles (...), porque cada uno pulsa en el otro la misma cuerda" espiritual. Cuando algo me imanta en clase, levanto la ceja izquierda en señal de atención, igual que mi madre, y todo empieza otra vez.

Opinión 27 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### El régimen de la pobreza, al descubierto

DEBATE

#### Jorge Ossona

Historiador. Miembro del Club Político Argentino y Profesores Republicanos

l desenmascaramiento del régimen administrativo de la pobreza recién comienza. Aunque, a decir verdad, venía develándose desde hace años. Lo que eran piezas sueltas del rompecabezas parece empezar a encajar. Pero será una tarea delicada, pues sus gerenciadores procurarán entrampar a quienes se propongan desmantelarlo.

En lo que va de 2024 han confluido consecutivamente dos de sus múltiples pseudopodios: las cooperativas de trabajo y los comedores comunitarios. Ambos, con vértice en el disuelto Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cuyo loteo entre diversas organizaciones sociales desde 2019 son una muestra palmaria de los alcances de la colonización estatal por la corporación neo filantrópica pobrista.

En el primer caso, la repartición central es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAE); matriz de la cooperativizacion fraguada desde 2009 que prometía formalizar a los trabajadores desocupados según las coordenadas de la economía social. Noble idea cuya torsión conceptual de "social" por "popular" encubría su tergiversación.

Su programa emblema, "Argentina Trabaja"-luego "Hacemos Futuro" y "Potenciar Trabajo"- ofrecía a los beneficiarios el estímulo de medio salario mínimo. El resto de ese piso subsidiario habría de completarse a través de proyectos que municipios y organizaciones diseñarían sobre la base de su fuerte impacto comunitario. Mientras tanto, la dimensión autónoma de las entidades las habría de dotar de sus propios recursos compitiendo

Pero nada de ello ocurrió. El subsidio - sugestivamente denominado como "plan", sugi-

Hogar Desocupados del gobierno de Eduardo Duhalde-se estancó; y los fondos para los proyectos fantasmagóricos acabaron en las unidades de gestión de los movimientos sociales. Lejos de reformalizarse, los trabajadores debieron conjugar la dádiva condicionada y recortada por diversas "comisiones" con sus volátiles changas tradicionales.

Desde 2019, las cooperativas se multiplicaron al compás de la captura de diversas secretarias y subsecretarías del MDS directamente por los popes de las organizaciones. La disfuncionalidad del gobierno de Alberto Fernández y la cuarentena iniciaron sigilosamente la develación de su matriz venal.

Valgan algunos ejemplos: 50 cooperativas registraban el mismo domicilio y un solo referente; aunque operaban en distintos distritos del AMBA. En Chaco, 71 entidades compartían el mismo responsable gestionadas por tres grades entidades. Y como los señoríos medievales, los armados territoriales se yuxtaponían entre sí tornando difusas sus delimitaciones.

Un expediente astuto para poner al régimen a buen resguardo de las auditorias de sus "proyectos". El 82% de las cooperativas creadas entre 2022 y 2023 no presentaron ni estados contables ni información asamblearia. Asombra, por los demás, su exorbitante costo presupuestario: solo en el año pasado sumó

Poco antes de asumir, Fernández convocó en un hotel de Puerto Madero figuras públicas, reconocidas por su "sensibilidad social" probada por el lujo de sus vehículos y atuendos, a la denominada "Mesa del Hambre" a. De la iniciativa surgió, cuando no, un programa: "Argentina contra el Hambre". Su acción mancomunada prometía la creación de 40.000 merenderos sumados a los comedores comunitarios preexistentes.

El MDS redobló las compras de alimentos que se concentraban en dos grandes depósitos situados respectivamente en Villa Martelli y Tafi Viejo. Desde allí, las organizaciones sociales las despachaban sin ningún contralor a las bocas de expendo de sus respectivas cooperativas y a las de otros movimientos apendiculares diestros en el viejo expediente corporativo de poner en aprietos a los gobiernos para arrancarles prebendas.

Esta vez, movilizando periódicamente al

MDS a miles de beneficiarios con sus familias bajo la amenaza de quitarles el "plan". Mil doscientos -más del 50% de los comedoresresultaron tan inexistentes como sus cooperativas patrocinantes. Una parte sustancial de la mercadería -particularmente la leche en polvo- acababa comercializada en ferias o en avisos por las redes sociales.

El gobierno asumido el último 10 de diciembre subsumió las carteras de Desarrollo Social, Trabajo, Educación y De la Mujer en el gigantesco Ministerio de Capital Humano. Los secretarios del MDS-líderes, asimismo, de las organizaciones sociales- fueron recambiados. Pero la falta de cuadros, por la propia debilidad partidaria de la nueva administración, preservó en sus cargos a la mayoría de las dependencias subalternas del antiguo organigrama.

La dinámica de los últimos meses ha permitido calzar varias piezas del rompecabezas cleptocrático pobrista. Pero el actual esquema decisorio coloca a la nueva cartera a tientas y a la defensiva de los contraataques para poner a los funcionarios en ridículo o enlodarlos invirtiendo en su contra la carga de las pruebas.

En suma; evitar los problemas de la impericia o mala praxis. El gran desafío deberá apuntar a nuevos diseños de gestión para abordar una realidad acuciante: la pobreza extrema y la malnutrición de millones de niños que mañana configurarán más de la mitad de nuestra ciudadanía.

El presidente Milei los ilustra como "los caídos". Pues es hora de empezar a levantarlos merced a políticas cuyo éxito se puede verificar con solo cruzar el Rio de la Plata, u observar la remisión de la anomia de Medellín tras la caída del cartel narco que la hizo célebre.■



### TRIBUNA

### Cinco falacias sobre los vouchers educativos

ocos temas han generado tantas falacias como los denominados vouchers educativos. Esta nota analiza cinco de ellas; las primeras las he señalado en diversas oportunidades, la última reviste vital importancia pues afecta directamente al concepto de libertad educativa.

a) Los vouchers educativos, mediante los cuales el Estado pueda financiar la demanda de servicios educativos; es decir, a las familias, en lugar de hacerlo a las escuelas, conllevan a convertir la educación primaria y secundaria en voluntaria, ya no obligatoria.

Es claro que no existe relación causal alguna al respecto. Un sistema de vouchers es tan consistente con la obligatoriedad de la educación como lo es el sistema actual. La obligatoriedad de la educación y la forma de financiar el Estado la misma no se encuentran relacionadas.

b) Un sistema de vouchers educativos beneficiará a las familias de clase media y alta, no así a las pertenecientes a los estratos más pobres de la población.

¿Cómo podría alguien estar peor por tener la posibilidad de elegir? Todo padre que desease una educación distinta para sus hijos, a la que hoy no tiene acceso justamente por su rea- chas familias de continuar abonando las cuo- pública. ■

lidad económica, podría hacerlo y quien prefiriese que concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo.

DANIEL ROLDÁN

c) Un sistema de vouchers educativos generará segregación, pues las escuelas podrán elegir los alumnos en función de diversos atributos.

La pregunta relevante no es si un sistema de vouchers produce o no segregación, sino si produce una mayor o menor segregación que la que existe en la actualidad. Hoy los chicos pobres no tienen otra alternativa que asistir a una escuela de gestión pública, generándose una estratificación de la sociedad en función del ingreso de las familias. Un sistema de vouchers no eliminará la segregación, pero definitivamente habrá de reducirla.

d) Un sistema de vouchers educativos es fiscalmente insostenible.

Esta falacia parte del supuesto que el único sistema factible consiste en asignar un voucher a cada niño. Ello, por supuesto, no es correcto; el gobierno puede fijar criterios para asignarlos según las condiciones económicas de las familias. Evidencia reciente lo constituye el subsidio establecido por el gobierno en marzo pasado, frente a la imposibilidad de mutas de colegios de gestión privada, en virtud de la crisis económica.

e) Finalmente, la más importante de las falacias, consiste en afirmar que establecer un sistema de vouchers es condición suficiente para lograr la libertad educativa.

Un sistema de vouchers educativos constituye una condición necesaria para permitir a las familias determinar cuál es la educación más adecuada para sus hijos, pero no es condición suficiente; es indispensable que el Estado no exija planes de estudio comunes a las escuelas privadas, sino que ellas puedan diferenciar su oferta libremente.

La libertad de los padres para decidir la escuela a la que concurrirán sus hijos, de permitirse independencia en los planes de estudio de las escuelas privadas, restringiría al gobierno de tomar partido entre los múltiples de intereses y/o valores de las distintas familias que conforman la sociedad, en temas tan sensibles, por ejemplo, como la ideología de género o la ley de educación sexual integral.

He aquí cinco falacias, algunas de ellas utilizadas por quienes ven en la libertad educativa el fin de sus privilegios; la última de ellas ni siquiera considerada en la discusión

#### Edgardo Zablotsky

Miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de la Universidad del CEMA

### El Mundo

### Política y medios

### Pedro Sánchez prepara medidas contra sitios de noticias de Internet y desata las alarmas en España

Es luego de que su esposa fuera acusada de corrupción, según dijo, por "pseudomedios digitales". El jefe de gobierno apunta al PP y a Vox como involucrados. Se apoyará en una ley de la UE.

MADRID. CORRESPONSAL

#### Marina Artusa

Molesto por las investigaciones basadas en recortes periodísticos a su esposa y a su hermano que dos tribunales españoles están llevando adelante, el presidente Pedro Sánchez anunció medidas para combatir la desinformación y favorecer la transparencia en los medios de comunicación. Sin embargo, hay voces que decodifican el anuncio del jefe de gobierno como un intento de "regular" a la prensa en España y esto dispara las alarmas en la oposición.

Sánchez propone, entre otras medidas, revisar la financiación a los medios y la aplicación de la ley de publicidad institucional. "Aquí hay una máquina del fango bien engrasada, donde el Partido Popular y Vox, y ahora también Alvise (el líder del nuevo partido Se acabó la Fiesta), son unas piezas más de esa máquina del fango donde hay ultraderechistas que presentan estas denuncias ante el Poder Judicial y pseudomedios de comunicación que lo que hacen es propagar bulos (mentiras) y desinformación", argumenta Sánchez.

"La democracia española se está enfrentando, como todas las democracias del mundo, a viejos enemigos con técnicas nuevas que son las redes sociales y los tabloides digitales, que propagan esos bulos, que extienden y expanden ese fango y, por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno de España, como ha hecho Europa, es poner en marcha un plan de acción democráti-

ca". Es ésa la estrategia que comenzará a aplicar, según él mismo anticipó, a partir de julio.

Las alarmas y críticas han sido múltiples. Por ejemplo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que "es imposible que Pedro Sánchez haga un ejercicio de

### Sánchez dijo que iniciará su estrategia en julio próximo.

regeneración democrática", mientras que su compañero del PP, Borja Sémper, afirmó que esta medida "es una amenaza para la libertad, no solo de los medios de comunicación, sino del conjunto de los españoles". Su plan, que Sánchez llama "de regeneración democrática", es el que insinuó en abril, cuando reapareció para confirmar que no renunciaba luego de los cinco días de reflexión -y de incertidumbre institucional- que se había tomado apenas se hizo pública la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.

El juez Juan Carlos Peinado abrió una investigación a la esposa de Sánchez a partir de la denuncia presentada por una asociación de derecha -Manos Limpias- que aportó, como pruebas, recortes periodísticos. El 5 de julio Begoña Gómez tendrá que presentarse a declarar ante el juez Peinado, que sigue adelante con una parte de la investigación. Otros aspectos los está siguiendo la Fiscalía europea, que

debe descartar que estén involucrados fondos europeos en la acusación.

Sánchez se apoya en la ley de libertad de medios de comunicación de la UE que los 27 estados miembros deberán aplicar a partir de 2025. La norma europea introduce la obligación que los medios tendrán de hacer públicos su nombre legal y sus datos de contacto, el nombre de sus propietarios directos o indirectos y el de sus beneficiarios. También plantea que se dé a conocer, por ejemplo, si un gobierno financia gran parte del contenido de un medio de comunicación. Para la Unión Europea, el lector debe saberlo.

"Esa ley, que hemos aprobado en el Parlamento Europeo, va a implicar, cuando la traspongamos a Es-



Anticipo. El presidente de gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, piensa lanzar su nueva estrategia a partir del próximo mes de julio, según indicó a la prensa. AFP

El Mundo 29

paña, que los ciudadanos sepan - aclara Pedro Sánchez y enumera-: uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos pseudomedios de comunicación digitales; dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación, y tres, que se defienda a los propios medios."

Sánchez promete, además, llevar al Congreso "la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor".

"Para acabar con la impunidad que algunos de esos tabloides digitales y de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otro medios de comunicación o personalidades públicas", es su justificación.

"Por la mejora del contexto legal y de seguridad, y por el declive de otros países", España subió este año del puesto 36 al 30 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras. "España no se libra de las presiones políticas que, como en todo el mundo, están erosionando la independencia y la pluralidad del periodismo", destaca el informe de esa organización.

"La desinformación es la principal amenaza de las democracias", lleva tiempo diciendo Sánchez. Aunque su foco, ahora, está puesto en la formación de un gobierno en Cataluña. Los catalanes votaron el 12 de mayo pero aún no se pronunció ninguna mayoría parlamentaria que decante la elección

### "Aquí hay una máquina del fango bien engrasada", dijo.

de un presidente. Sánchez logró su tercer mandato en noviembre con un delicado equilibrio de apoyos indispensables como los fueron los separatistas catalanes y vascos. Por eso, para evitar cualquier riesgo sobre su continuidad en La Moncloa, debe evitar la disconformidad catalana a toda costa.

Por primera vez desde mediados de los '80, el independentismo no alcanzó la mitad más una de las bancas del Parlament que le hubiera garantizado la presidencia. Sin embargo, Carles Puigdemont, el ex presidente que huyó de España luego de declarar la independencia de Cataluña en 2017, quiere intentar volver a ser elegido. Mientras tanto, espera que la ley de amnistía que el separatismo pactó con Sánchez a cambio de su reelección se aplique y le permita regresar sin ser detenido. El socialista, Salvador Illa, fue el más votado pero tampoco le dan los números sin el apoyo de Esquerra Republicana. Para acceder al gobierno tendría que conseguir el "sí" de Esquerra que exige a Sánchez más competencias fiscales a cambio de apoyar a Illia.

Desde junio de 2014, el nuevo monarca debió enfrentar la pandemia, irregularidades fiscales de su padre y su hermana, cinco elecciones y el separatismo catalán.

### El rey Felipe VI inicia su segunda década en el trono español en un país inestable y polarizado

MADRID. AGENCIA EFE Carlos Pérez Gil

Felipe VI inició el último miércoles su segunda década en el trono de España, una etapa que abrió con el afán de una monarquía renovada para un tiempo nuevo y que ha estado sin embargo marcada por la inestabilidad política y la polarización, el desafío independentista en Cataluña, las medidas de ejemplaridad para revitalizar la Corona y el impacto de la marcha del país de su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

Desde que el 19 de junio de

2014 fuera proclamado nuevo jefe de Estado tras la abdicación de su padre, el rey ha tenido que afrontar un camino sinuoso, en un contexto plagado de situaciones inéditas, como la pandemia, y con duras decisiones de índole familiar con las que ha pretendido marcar su línea de ejemplaridad.

Fueron en sus primeros meses en los que trazó el camino de la regeneración, con un paquete de medidas para dar más transparencia a una institución erosionada por el comportamiento de don Juan Carlos en el tramo final de su reinado y por el caso corrupción que le llevó a retirar el Ducado de Palma a su hermana, la infanta Cristina, al cumplirse el primer aniversario en el trono.

A ello se uniría en 2020 la renuncia a la herencia de su padre, la retirada de su asignación del Estado y la aceptación de su marcha a Abu Dabi como respuesta a las noticias sobre sus irregularidades fiscales.

Los principios éticos y morales están por encima de las consideraciones familiares , sentenció en su mensaje de Navidad de ese año para marcar distancias con su antecesor en el trono.

En lo político, don Felipe, de 56 años, tuvo que hacer frente a un escenario de turbulencias casi constante desde el primer momento. Fue testigo de cinco elecciones generales y de diez tandas de reuniones para proponer un candidato, las mismas que convocó Juan Carlos I en casi 39 años.

Y como añadido, el procés independentista de Cataluña frente al cual el monarca reaccionó con el discurso de más calado de su reinado, en el que condenó la deslealtad inadmisible de la Generalitat catalana tras celebrar un referéndum ilegal.

Fue un discurso para todos los españoles. No podía ser equidistante entre la ley y el incumplimiento. Y no podía ser neutral porque había polarización y ante ella había que tomar partido, justifican en el Palacio de la Zarzuela la firmeza de la alocución.

Su postura le costó ser reprobado por el Parlamento catalán, declarado persona non grata por el Ayuntamiento de Girona y el que la Generalitat dejara de asistir a los actos organizados por la Corona en Cataluña, además de negarle el saludo en los besamanos de ceremonias oficiales.

Ante la tensión política y la erosión de las instituciones, entre ellas, el Poder Judicial por el bloqueo en la renovación de su órgano de gobierno (CGPJ) desde hace cinco años, el monarca destacó en varias ocasiones el riesgo que supone para la unión y la convivencia si no se fraguan consensos.

Para el presidente de la Red para el Estudio de Monarquías Contem-

### Felipe condenó la deslealtad de los separatistas catalanes.

poráneas (Remco), el socialista Juan José Laborda, la Corona española es la única institución que se ha adaptado a los nuevos tiempos y que está a salvo de la intoxicación populista.

En su década en el trono, Felipe VI contó con el respaldo primero del Gobierno conservador y después del socialista, a pesar de que socios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como Podemos o los partidos independentistas, reivindicaron avanzar hacia la república.

Para reforzar la transparencia, Felipe VI se convirtió en el primer rey en revelar sus bienes, cifrados en 2,5 millones de euros, en abril de 2022, mes y medio después del archivo de la investigación de la Fiscalía sobre las irregularidades fiscales de don Juan Carlos.

Según el sociólogo y académico Emilio Lamo de Espinosa, el ejercicio de la Corona por parte del monarca ha venido muy marcado por el aprendizaje que ha tenido de los malos funcionamientos de su padre por su falta opacidad y falta de integridad.



Problemas. El rey debió enfrentar varios desafíos políticos y familiares durante su primer década. EFE

El Mundo 30 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

Según cifras oficiales, 42.000 mujeres pidieron permisos de portación. Hasta el 7 de octubre, eran 5.000. La inseguridad, una de las causas del fenómeno.

### Tras el ataque de Hamas, miles de mujeres compran armas en Israel

AGENCE FRANCE PRESSE, ESPECIAL

#### Nir Kafri y Wafaa Essalhi

Un sentimiento de inseguridad, el marido en el frente o la voluntad de defenderse en caso de ataque han llevado a muchas mujeres israelíes a armarse después del brutal golpe de Hamas del 7 de octubre. Una iniciativa favorecida por el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero criticada entre los grupos feministas.

Hasta esa fecha, unas 5.000 mujeres israelíes poseían una autorización de porte de arma de fuego, según las cifras del ministerio de Seguridad Nacional. Pero desde el inicio de la guerra desencadenada tras el ataque terrorista del grupo fundamentalista palestino, 42.000 mujeres han solicitado un permiso, y 18.000 pedidos han sido aceptados, según el ministerio. De acuerdo con la misma fuente, más de 15.000 civiles poseen un arma de fuego actualmente y 10.000 están llevando a cabo el entrenamiento requerido.

"Nunca habría pensado comprar un arma y obtener un permiso, pero desde el 7 de octubre, las cosas han cambiado un poco", dice Limor Gonen, profesora de Ciencias Políticas, durante una clase de tiro en la colonia israelí de Ariel, en el norte de Cisjordania ocupada. El ataque de Hamas ese día en el sur de Israel dejó unos 1.194 muertos, en



Cautivos. Un muro en Jerusalén con las fotografías de los rehenes israelíes del grupo terrorista Hamas. AFP

su mayoría civiles, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una abrumadora ofensiva militar en la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, en la que han muerto por ahora más de 37.000 personas, sobre todo civiles, según las últimas cifras del ministerio de Salud del enclave palestino.

Ese día "todos estábamos en el punto de mira y no quiero que me vuelvan a tomar desprevenida, por eso intento defenderme", explica Gonen, tras una clase de armas,

una etapa obligatoria para obtener el permiso.

Los criterios que se requieren para obtener esta licencia hacen que prácticamente sea imposible conseguirla para los que no son judíos.

Desde su llegada al frente del ministerio de Seguridad Nacional, a

finales de 2022, Itamar Ben Gvir quiso reformar el servicio de armas de fuego y ampliar al mayor número posible la obtención de un permiso de armas. En marzo, el líder del partido de extrema derecha se jactó de haber superado el umbral de 100.000 civiles que poseen un arma. Él mismo suele mostrar su pistola en sus desplazamientos.

La ONG Gun Free Kitchen Tables (Mesas de cocina sin armas), fundada en 2010 en Israel por activistas feministas, está en contra de esta carrera por las armas entre las mujeres. Es "una estrategia de los colonos de extrema derecha considerar el armamento de las mujeres como un acto feminista", critica una portavoz de la organización.

Desde que Yahel Reznik, de 24 años, posee un arma dice sentirse "mucho más segura". En caso de ataque, "gracias a mi entrenamiento, tengo la posibilidad de defender y proteger a los otros", asegura esta mujer, gestora de comunidades virtuales en Ariel, a tres kilómetros al norte de la palestina Salfit.

Desde el 7 de octubre, 549 palestinos han muerto en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, a manos de soldados o colonos israelíes, según la Autoridad Palestina. Del otro lado, 14 israelíes han muerto en ataques o atentados palestinos, según datos oficiales israelíes.

En las calles de Netanya, al nor-

#### La compra es alentada por figuras de la ultraderecha israelí.

te de Tel Aviv, Corine Nissim, nunca sale sin su pistola.

"Después del 7 de octubre, creo que como la mayor parte de gente en Israel, me di cuenta de que la única persona en la que podía confiar era en mí misma", cmenta esta profesora de inglés.■

### Otra queja de Netanyahu por el envío de armamentos de EE.UU.

JERUSALEN. EFE, APY ANSA

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a insistir ayer domingo en sus críticas a la Casa Blanca por ralentizar el envío de armas a Israel, mientras el país continúa con sus ataques en la Franja de Gaza y las fuerzas avanzan hacia el noroeste de la localidad de Rafah

"Hace unos cuatro meses hubo una caída dramática en el suministro de armamento que llegaba de Estados Unidos a Israel. Durante muchas semanas hicimos un llamamiento a nuestros amigos estadounidenses para que aceleraran los envíos", dijo el mandatario al comienzo de una reunión del Ejecuti-



Reclamos. El jefe de gobierno israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

vo. Por eso, explicó, decidió hacer un llamamiento público el pasado 18 de junio, cuando se grabó él mismo en inglés diciendo que le parecía "inconcebible" que la Casa Blanca haya retenido armamento para Israel.

Por su parte, el Gobierno estadounidense dijo no saber a qué retenciones se estaba refiriendo y aclaró que el único envío que se frenó fue el de 3.500 bombas en mayo, por su posible uso en áreas densamente pobladas como la ciudad de Rafah, la zona más al sur de la Franja de Gaza. Netanyahu reiteró estar dispuesto a sufrir ataques personales por su insistencia pública en el asunto de las armas ya que, como primer ministro, su trabajo consiste en "hacer todo lo posible" para que los soldados israelíes tengan los "mejores medios de combate".

Mientras el mandatario insistía

de Defensa, Yoav Gallant, viajaba precisamente a Washington para reunirse con el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, y debatir la situación en Gaza y el Líbano.

La Casa Blanca frenó a inicios de mayo el envío a Israel de 3.500 bombas, preocupado por su posible uso en áreas densamente pobladas de la Franja. Según la cadena CNN, ese paquete contenía 1.800 bombas de 907 kilos de peso y 1.700 bombas de 226 kilos.

La visita de Gallant al Pentágono ha estado precedida por las recientes giras por la región del canciller Antony Blinken, y el viaje del mediador Amos Hochstein. Todas estas reuniones se han producido en el contexto de la prolongación del conflicto en Gaza y en escalada de violencia en la frontera con el Líbano, donde el intercambio de fuego entre Israel y el proiraní Hezbollah es cada vez más intenso y haen su reclamo, el ministro israelí ce temer una guerra abierta.

El Mundo 31



Misterio. La ex primera dama, Melania Trump, en una de sus últimas apariciones públicas en Florida. AP

La esposa del magnate no se muestra. No apareció en el cumpleaños de su esposo ni en el juicio en Nueva York.

### Melania se mantiene fuera de escena mientras Trump hace campaña

#### THE ASSOCIATED PRESS. ESPECIA

S. Mataty A. Gomez Licon

Después de que Melania Trump faltara a eventos clave en la candidatura presidencial de su esposo este año, desde el inicio de las elecciones en Iowa hasta la fiesta de la victoria del Supermartes, los periodistas le preguntaron a la ex primera dama si planeaba emprender la campaña. Su respuesta fue: "Estén atentos".

Pero desde que hizo ese comentario en marzo, Melania Trump se ha abstenido en gran medida de aparecer en público. Las pocas excepciones han incluido un par de eventos para recaudar fondos en abril y la graduación de la escuela secundaria de su hijo. Es evidente que la ex primera dama no acompañó al candidato presidencial republicano en ninguno de los días de su juicio de más de un mes de duración en Nueva York, Ella no estuvo allí el mes pasado para el veredicto de culpabilidad. Tampoco apareció el 14 de junio en una fiesta por el 78° cumpleaños organuizada para Trump por su club de fans, ni en ninguno de los mítines de campaña que ha celebrado en los últimos meses.

Su ausencia durante el juicio y en otros momentos importantes es inusual, dijo Katherine Jellison, profesora de historia en la Universidad de Ohio que estudia a las primeras damas. Pero Jellison dijo que tal vez no debería ser una sorpresa, ya que Melania parece reacia a seguir el papel público tradicional de la esposa de un político. Como primera dama, también mantuvo un perfil bajo y no tuvo una presencia regular en la campaña de 2020 de su marido. "Pero todo lo que hacen los Trump parece ir en contra del manual estándar de cómo se comportan los candidatos y sus cónyuges", dijo Jellison.

El comportamiento de Melania Trump se desvía de cómo otros políticos han confiado en sus cónyuges. A veces los políticos recurren a sus esposas para intentar llegar a las votantes femeninas. Durante

### La ausencia de Melania es inusual, dicen los analistas políticos.

las primarias republicanas de este año, por ejemplo, la esposa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, Casey DeSantis, viajó con él, concedió entrevistas y formó una coalición llamada Mamas for DeSantis antes de que él suspendiera su candidatura a la nominación. The Associated Press contactó a 15 personas que han estado recientemente en importantes eventos de recaudación de fondos o en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago.

Ninguno dijo haberse encontrado con Melania en su casa de Florida.

Su oficina no ha respondido a varias solicitudes de comentarios. Su única declaración pública se produjo dos días después de que el Partido Republicano anunciara que su hijo Barron Trump, de 18 años, fue elegido delegado estatal para la Convención Nacional y su oficina dijo que no podría asistir.

Los periodistas en el tribunal de Nueva York durante el juicio preguntaron repetidamente: "¿Dónde está Melania?". pero Trump nunca respondió. Se le preguntó a su abogado, Todd Blanche, si se hablaba de que ella lo acompañara a la corte. "Esa no es una discusión que quisiera tener", respondió.

Algunos de los testimonios transmitieron cómo Trump tuvo relaciones sexuales con la actriz porno Stormy Daniels en julio de 2006, unos cuatro meses después de que Melania diera a luz a Barron. Trump negó la afirmación de Daniels. El ex abogado de Trump, Michael Cohen, testificó que no parecía importarle cómo esa historia que buscaba enterrar dañaría su matrimonio tanto como le importaba que dañara sus aspiraciones presidenciales. Melania no publicó nada en sus cuentas de redes luego de que su esposo fuera condenado. Eso contrasta con los hijos de Trump, quienes rápidamente condenaron el veredicto.■

### Ecuador construye su cárcel de máxima seguridad similar al modelo de Bukele

Costará US\$ 52 millones y podrá albergar a unos 800 presos. El país enfrenta una ola de violencia narco.

QUITO. EFE, APY CLARIN

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistió al inicio de las obras de la cárcel de Santa Elena, una de las dos prisiones de máxima seguridad que prometió construir para líderes criminales, con un modelo similar al acuñado desde El Salvador por su homólogo, Nayib Bukele.

"Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas", dijo Noboa en el acto de colocación de la primera piedra para la construcción de la cárcel, que se ubicará en la provincia de Santa, donde el mandatario tiene fijada su residencia.

El jefe de Estado añadió que "hace tan sólo siete meses, el sistema penitenciario estaba secuestrado y humillado por las organizaciones criminales que habían convertido a las cárceles en sus centros de operaciones", lo que aseguró haber cambiado con la militarización de las prisiones que ordenó a inicios de este año.

Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales que tenían en control de las prisiones muros adentro. El ingreso de los militares en enero pasado a las cárceles se dio como parte de un estado de excepción decretado por Noboa para combatir al crimen organizado, al que se le atribuye el auge de la violencia criminal, que ha llevado a Ecuador a figurar entre los países más violentos de Latinoamérica.

En sus primeros meses en el cargo, Noboa había anunciado la construcción de dos cárceles similares a las de México o El Salvador, si bien con un tamaño mucho menor al centro construido por Bukele para encerrar a pandilleros, hasta cerca de 40.000, según cifras oficiales.

Con una inversión de 52 millones de dólares, el centro penitenciario de Santa Elena se extenderá sobre 16,2 hectáreas, y se construirá en un tiempo récord de 300 días, dijo la máxima autoridad carcelaria del país, Luis Zaldumbide. El funcionario apuntó que lo más destacado del proyecto, con capacidad para unos 800 reos, son sus pabellones de máxima seguridad, "diseñados para garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente". "Gracias a su despliegue tecnológico de vanguardia, que incluye sistemas de videovigilancia enlazados a software de inteligencia artificial, este centro no sólo será el primero en su tipo en el país, sino que también establecerá nuevos estándares en la categorización de los privados de libertad según su nivel de peligrosidad", explicó. ■



Anuncio. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. AP

32 El Mundo CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Diez muertos durante ataques a una sinagoga y a una iglesia en Rusia

Fue en Daguestán, una república musulmana del Cáucaso. Moscú dijo que fueron atentados "terroristas". Nadie se atribuyó los hechos y se buscaba a los autores.



En video. Dos de los atacantes fueron captados por cámaras cerca del lugar de los atentados.

MOSCU, EFE, AP Y ANSA

Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante ataques perpetrados ayer por desconocidos contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de tránsito en las ciudades de Derbent y Majachkalá, en la región de Daguestán, república rusa del Cáucaso mayoritariamente musulmana. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia afirmó que se trataba de episodios "terroristas".

Después de los atentados, los agresores incendiaron los dos lugares de culto y los equipos antiterroristas de toda la zona se lanzaron a una cacería para detener a los atacantes. Según fuentes locales, al menos dos agresores murieron durante la huida.

La primera reconstrucción proporcionada por el Ministerio del Interior de Daguestán reveló que a las 18 horas, personas no identificadas dispararon contra una sinagoga y una iglesia con armas automáticas. Los sospechosos huyeron en un Volkswagen Polo blanco.

También Israel ha seguido inmediatamente con gran preocupación todo el asunto: según la cancillería israelí, la embajada en Moscú se puso inmediatamente en contacto con los líderes de la comunidad judía del distrito de Derbent. Según fuentes israelíes, "por lo que se sabe, en el momento del ataque no había fieles en la sinagoga".

El muftiato de Daguestán informó sobre la muerte de nueve personas, siete de los cuales eran policías y los otros dos, el sacerdote de la iglesia de Derbent y un guarda de la iglesia de Majachkalá, la capital regional. A la cifra de muertes se sumó el fallecimiento del jefe de la policía de la localidad de Dagestanskie Ogni, que acudió a apoyar a sus colegas de la vecina Derbent, donde fue mortalmente herido, según el departamento local del Ministerio de Interior. Según los agentes del orden, el número de heridos ascendió a 25 personas.

En la TV pública rusa se difundieron imágenes de la sinagoga envuelta en fuego y densas columnas de humo. El líder de Daguestán, Serguéi Mélikov, denunció que estos atentados "son un intento de desestabilizar la situación" en la república, y llamó a la población desde Telegram a mantener la calma.

"Lo que más quieren estos malditos es que cunda el pánico. ¡Los daguestaníes no les darán el gusto!", señaló.

Por su parte, la dirección de investigaciones del Comité de Instrucción en Daguestán inició causas penales por atentado terrorista en relación a los ataques en ambas ciudades daguestaníes.

Anoche, el Ministerio del Interior de Daguestán informó que los atacantes huyeron y que continuaba su búsqueda.

El anterior ataque contra una iglesia en esta república tuvo lugar en febrero pasado, cuando un hombre armado disparó contra una multitud que celebraba la fiesta rusa de la Másletnisa, una festividad similar al Carnaval que precede al gran ayuno ortodoxo. Hubo cuatro muertos. El atacante fue abatido por la policía, tras lo cual el grupo terrorista ISIS asumió la responsabilidad del suceso sin presentar pruebas.

El último 28 de octubre, decenas de personas tomaron por asalto la pista y la terminal después de que se anunciara el aterrizaje de un avión de Israel en el aeropuerto de la capital, Makhatchakala. En ese momento, Moscú acusó al gobierno de Kiev de tener "un papel clave" en esa acción, lo que fue rechazado por Ucrania.

### Kiev pide armas más potentes para llegar al interior de Rusia

KHARKOV. THE ASSOCIATED PRESS

Semanas después de la decisión que permite a Ucrania utilizar armas cedidas por Estados Unidos y sus aliados para ataques limitados en territorio ruso, Kiev está teniendo cierto éxito en detener el nuevo avance de Rusia en el frente noreste, pero los comandantes militares están reclamando por las restricciones que aún existen para el uso de misiles de largo alcance.

El deterioro de las condiciones del campo de batalla obligó a Estados Unidos a permitir que Ucrania utilizara sistemas de artillería y cohetes suministrados por Occidente para defender la ciudad oriental de Kharkov, apuntando a fuerzas del Kremlin se reúnen y lanzan ataques. El impacto fue rápido: las fuerzas ucranianas hicieron retroceder las posiciones rusas, ganaron tiempo para fortificar mejor sus propias posiciones e incluso montaron pequeñas acciones ofensivas. Pero los comandantes dijeron que sin la capacidad de utilizar misiles guiados de largo alcance, como los ATACMS, tienen las manos atadas.

"Podríamos apuntar a los puntos de mando de las brigadas (rusas) y a todo el grupo norte, porque están situados entre 100 y 150 kilómetros de la línea del frente", dijo Hefastus, un comandante de artillería en la región de Kharkov que utilizó su nombre de guerra. "La munición regiones fronterizas donde las normal no puede alcanzarlos. Con ción de que se usaran sus sobre- cupados por no provocar poten- las tropas ucranianas. ■

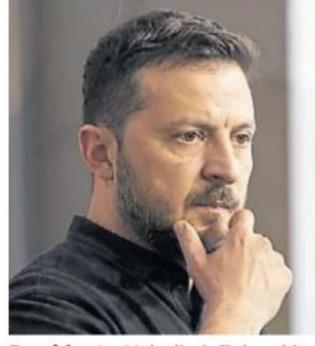

Presidente. Volodimir Zelenski.

este tipo, podemos hacer mucho para destruir centros de mando".

Los comandantes ucranianos entrevistados hablaron con la condinombres de acuerdo con las reglas de la brigada. Estados Unidos amplió el viernes el alcance de su política para permitir contraataques en una región más amplia. Pero la administración Biden no ha levantado las restricciones a Ucrania que prohíben el uso de ATACMS proporcionados por Estados Unidos para atacar dentro del territorio ruso, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca comenzó a proporcionar a Ucrania ATACMS de largo alcance a principios de este año, pero con reglas, entre ellas que no pueden usarse para atacar dentro de Rusia y deben usarse dentro de territorio soberano, que incluye tierras confiscadas por los rusos. Esto evita ataques a aeródromos e infraestructura militar en la retaguardia de Rusia, lo que subraya una queja común de Ucrania de que los aliados occidentales, preocialmente a Rusia, están socavando la capacidad de Ucrania para luchar eficazmente.

Los funcionarios ucranianos presionan a aliados de EE.UU. para que puedan atacar objetivos particulares de alto valor dentro de Rusia utilizando ATACMS, que pueden alcanzar más de 100 kilómetros de distancia. "Lamentablemente todavía no podemos llegar, por ejemplo, a los aeródromos y sus aviones. Éste es el problema", dijo Yehor Cherniev, vicepresidente del comité parlamentario de seguridad nacional, defensa e inteligencia. "Por eso pedimos (a los aliados) que levanten las restricciones al uso de misiles de largo alcance".

Desde finales de mayo, Ucrania ha podido atacar a las tropas y sistemas de defensa aérea rusos a 20 kilómetros de la frontera en Kharkov. Moscú abrió un nuevo frente en la región el 10 de mayo, capturando aldea tras aldea en un avance arrollador que tomó desprevenidas a



iCompletá tu kit en 14 entregas! Si te perdiste la primera edición, pedila en tu kiosco.

### Sociedad

#### Salud

Un reciente estudio publicado por la Asociación Americana del Corazón mostró que ciertas prácticas saludables reducen los factores de riesgo y retrasan el envejecimiento del organismo.

### Ocho pautas clave para reducir el riesgo de sufrir un infarto y un ACV

#### Florencia Cunzolo

fcunzolo@clarin.com

Se suele afirmar que lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro. Sin embargo está comprobado que los beneficios no terminan allí, según las conclusiones a las que arribó un nuevo estudio, que muestra que aquello que les hace bien al corazón y al cerebro también se asocia a una menor edad epigenética. O, dicho de otra manera, retrasa el envejecimiento.

Cada vez hay más evidencia acerca de que lo que hacemos (tanto nuestros hábitos como la exposición a factores ambientales) ejerce influencia en aquello que nos viene dado, nuestro ADN, a tal punto que puede ejercer modificaciones en él (epigenética).

Quiere decir que una persona con una edad cronológica de 60 años puede tener una edad biológica de 45 o de 80 años. Lo que haya hecho en ese lapso y su entorno juegan un rol fundamental, no solo sus genes. Eso, a su vez, influye en su riesgo cardiovascular: una edad biológica más baja se asocia con un menor riesgo para el corazón y el cerebro. Una clara estrategia win-win (ganar-ganar).

Para poder llegar a esa conclusión, los autores del estudio publicado en la Revista de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por su sigla en inglés) combinaron las puntuaciones obtenidas por más de 5 mil adultos en el score Life's Essential 8 (algo así como las sagradas escrituras del cuidado cardiovascular de la AHA) con sus niveles de metilación del ADN, el biomarcador más prometedor para estimar la edad biológica.

"Los hallazgos de nuestro estudio nos dicen que, sin importar cuál sea su edad real, mejores conductas saludables para el corazón y manejo de los factores de riesgo de enfermedades cardíacas se asociaron con una edad biológica más joven y un menor riesgo de enfermedades cardíacas y ACV, mortalidad por causas cardiovasculares y muerte por cualquier causa", sintetizó Jiantao Ma, autor principal del estudio y docente en la Universidad Tufts, en Boston, EE.UU.

los datos arrojados por el estudio realizado a 5.682 adultos (con una edad media de 56 años), que participan en el Framingham Heart Study, un gran proyecto de investigación multigeneracional (ya se están analizando los datos de los hijos y los nietos de los primeros participantes) orientado a identificar los factores de riesgo de enfermedades cardíacas.

A través de la realización de distintas entrevistas, exámenes físicos y análisis de laboratorio, todos los participantes fueron evaluados a través de la utilización de la herramienta Life's Essential 8, un score que permite puntuar la salud cardiovascular entre 0 y 100 (siendo 100 el mejor), a través de una combinación de cuatro medidas de comportamiento (dieta, actividad física, horas de sueño por noche y tabaquismo), además de cuatro mediciones clínicas (índice de masa corporal, colesterol, azúcar en sangre y presión arterial).

Cada participante también fue evaluado a través de cuatro herramientas con capacidad para estimar la edad biológica basándose en la metilación del ADN y una adicional, que estudia la tendencia genética de una persona hacia el envejecimiento biológico acelerado. Todas las personas bajo estudio fueron seguidas durante un período de once a catorce años.

"Por un lado midieron la edad epigenética, al analizar los sitios de metilación del ADN, y la relacionaron con los conocidos factores de riesgo cardiovascular repre-

### Alguien de 60 años puede tener una edad biológica de 45 u 80.

sentados en las ocho pautas", explicó a Clarín el cardiólogo Fernando Botto, jefe de Investigación Clínica en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), que no participó del reciente estudio.

Los investigadores hallaron que, por cada aumento de 13 puntos en esa escala de 0 a 100 del Life's Essential 8, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular se reducía en aproximadamente un 35 por ciento, mien-Los investigadores examinaron tras que la muerte por esa causa más alta en el Life's Essential 8, rol, la presión arterial, el azúcar rarlos".■

### Los 8 puntos esenciales

Cómo ayudar a reducir el riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud importantes.

Comer mejor Seguir un patrón de alimentación saludable que incluya alimentos integrales, mucha fruta y verdura, proteínas magras, frutos secos, semillas y cocinar con aceites no tropicales como el de oliva y canola.

Dejar el tabaco El consumo de nicotina inhalada, que incluye los cigarrillos tradicionales, los cigarrillos electrónicos y el vapeo, es la principal causa de muerte, incluyendo alrededor de un tercio de todas las muertes por

enfermedades del corazón.

Controlar el peso Alcanzar y mantener un peso saludable tiene muchos beneficios. El índice de masa corporal, un valor numérico de su peso en relación

con su estatura, es un indicador útil.

El IMC óptimo es inferior a 25.

Controlar el azúcar en sangre La mayor parte de los alimentos que ingerimos se convierten en glucosa (o azúcar en sangre) que nuestro organismo utiliza como energía. Con el tiempo, unos niveles elevados de azúcar en sangre pueden dañar el corazón, los

Fuente Asociación Americana del Corazón

riñones, los ojos y los nervios.

Ser más activo Los adultos deben realizar 2.30 h de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa a la semana. Los niños deben hacer 60 minutos al día, incluyendo juegos y actividades estructuradas.

Dormir bien Un sueño adecuado favorece la curación, mejora la función cerebral y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Los adultos necesitan dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Los niños necesitan más: De 10 a 16 horas para los de 5 años o menos; de 9 a 12 horas para los de 6 a 12 años; y de 8 a 10 h para los de 13 a 18 años.

Controlar el colesterol Los niveles altos de colesterol no HDL. o "malo", pueden provocar enfermedades cardiacas.

Controlar la tensión arterial Los niveles inferiores a 120/80 mm Hg son óptimos.

Mantener la tensión arterial dentro de unos márgenes aceptables puede mantenerle sano durante más tiempo.

en sangre, el peso corporal, el sedentarismo, el tabaco, la dieta y el sueño".

El trabajo "muestra que esos factores de riesgo tienen un impacto a nivel molecular y que si no los modificamos a través del cambio de hábitos, se van a traducir en enfermedades cardiovasculares concretas, como envejecimiento arterial o aterosclerosis, que deriva en infarto, ACV, insuficiencia cardíaca."

"Si bien hay algunas calculadoras de edad biológica basadas en la metilación del ADN disponibles comercialmente, no tenemos una buena recomendación acerca de si las personas necesitan saber su edad epigenética", consideran los autores del artículo.

"Nuestro mensaje es que todos deben tener en cuenta los ocho factores de salud relacionados con las enfermedades cardíacas y los ACV: comer alimentos saludables; ser más activos; dejar el tabaco; dormir bien; controlar el peso; y mantener niveles saludables de colesterol, azúcar en sangre y presión arterial".

"Personalmente no recomendaría una evaluación genética o epigenética sistemática", coincidió Botto y explicó: "son elementos que están madurando y en algún momento van a ser más utilizables. Este estudio nos refuerza el concepto de la importancia de controlar y evaluar los factores de riesgo, algo que puede hacer cualquier cualquier médico en su consultorio".

"Solo en algunos casos seleccio-

### El estudio se realizó con información de más de 5.000 personas.

que son los más sanos, también obtienen una edad epigenética más joven y viceversa: los que tienen una edad biólogica más avanzada, también tienen más eventos cardiovasculares", comentó el

Para Botto, la fortaleza que exhibe el estudio reside en que permite "objetivar fuertemente el impacto en los genes de mantener bajo control los factores de riesgo cardiovascular: el coleste-

nados -añadió- podríamos dar un pasito más y evaluar la edad arterial, que es lo que venimos haciendo hace mucho con el ecodoppler carotídeo y femoral y también con la medición del calcio coronario para algunos subgrupos."

Y concluyó: "Este paper hace más sólida la evaluación clásica cardiovascular de estos ocho factores de riesgo. Ya sabemos cuáles son las estrategias para mejo-

bajaba en un 36 por ciento y por cualquier causa disminuía en alrededor del 29 por ciento. El beneficio de adherir a esas pautas fue aún mayor en quienes ya tenían propensión genética a envejecer más rápido.

"Como era esperable, cuando correlacionan los scores de factores de riesgo con los de edad epigenética observan una relación muy buena. Es decir, todos aquellos que tienen una puntuación

cardiólogo argentino.

Sociedad 35

# Prorrogan hasta diciembre la entrada en vigencia de las recetas médicas electrónicas

Iba a regir desde junio. Hasta el nuevo plazo, las recetas a mano seguirán teniendo validez. Cada provincia deberá sumarse al sistema con una norma propia. Y los médicos tendrán que anotarse en un registro nacional.

#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Hoy a la tarde, los ministros de Salud provinciales tendrán una reunión virtual en la que el responsable de la cartera nacional, Mario Russo, les informará dos cosas. La primera es que, aunque en una semana debería entrar en vigencia la obligatoriedad de la prescripción por receta médica electrónica, el Gobierno prorrogará las órdenes manuscritas hasta diciembre. La segunda, que el 1° de julio saldrá la reglamentación de todo ese asunto y, con ella, los detalles de implementación de dos registros obligason los que tramitan las matrículas profesionales.

El segundo es nuevo. Se llama Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS). Es nada menos que un reservorio de las apps y plataformas de receta electrónica "habilitadas" por el Ministerio, una clasificación que hasta ahora solo existía en forma declamativa.

Es que, a pesar de que la receta electrónica tiene datos personalísimos de los ciudadanos, y a pesar de que toda esa información queda después boyando electrónicamente, el desconocimiento sobre quiénes están detrás de esos desarrollos y qué uso hacen de los datos personales es casi total, ya que el Estado no los vino controlando.

Tamaña inseguridad informática se suele atribuir a las urgencias de la cuarentena por Covid, cuatro años atrás, cuando surgieron los primeros sistemas de recetas informáticas.

A los pacientes menos "alfabetizados" informáticamente, estas novedades les podrían implicar un pequeño desafío. En parte porque nada será del todo uniforme. Por ejemplo, según la provincia y el prestador (prepaga, obra social, cobertura pública), la receta electrónica podría funcionar de varias formas distintas. Por ejemplo, o que con solo informar el DNI, el farmacéutico o centro de salud pueda ver la orden médica en pantalla (como hoy ocurre con PAMI, por ejemplo); o que el paciente deba exhibir la prescripción desde su celular.

¿Y qué pasaría en esos casos si la persona o la farmacia no tienen conectividad? Dada la enorme población que no posee dispositivos con datos para usar internet en la calle, esto podría representar problemáticas de distinto tenor. El Gobierno asegura estar ajustando tuercas en ese sentido.

También, en otros. Porque ni siquiera el PAMI, por muy digitalizado que está, quedará exento de modernizarse. El cambio más importante será en cuanto a la ubicación de los campos que el médico debe llenar en la indicación.

Este es un punto sensible para el Ministerio (aseguran): se debe priorizar el nombre genérico de la droga, mientras que la sugerencia de marca (Russo pareció dar una batalla por este punto contra la industria farmacéutica, pero rápidamente se replegó) puede hacerse debajo, en un lugar lógicamente secundario. Hoy, la receta de PAMI tiene estos ítems en orden inverso. En este caso, el orden de los factores altera el producto.

La vara para las plataformas de receta médica (hay cerca de 85) no será baja, aseguran en el Gobierno, pero recuerdan que habrá 180 días para la adhesión, registración y adecuación en el ReNaPDiS, el registro nacional que les dará validez.

Esto de la "validez" es todo un asunto para el Gobierno, en especial pensando en los datos nacionales, siempre escuetos. Se explicita una intención por aglutinar cifras genuinas no basadas en proyecciones o estimaciones de organismos sin representación nacional. Tanto el ReNaPDis como el REFEPS serán clave, en este sentido, afirman.

Las fuentes que hablaron con este medio protestan por desconocer cuántos médicos hay, de qué espe-

### Se deberá priorizar el nombre genérico de la droga y no la marca.

torios: uno que habilitará las plataformas de confección de recetas electrónicas y otro (que existe, pero está incompleto) para registrar a los médicos de todo el país que pretendan seguir indicando remedios y prácticas clínicas, claro está, en forma electrónica.

Es casi seguro que la mayoría de los ministros dirán presente en el encuentro virtual con Russo, quien les dará detalles sobre la resolución que reglamentará el decreto 345/2024, que en abril pasado impulsó la obligatoriedad (en ese momento se decía que para julio) de la receta electrónica.

También se enterarán de las novedades sobre los dos registros (disponibles desde el 1° de julio) que, dice el Gobierno, sostienen toda la iniciativa de la receta electrónica.

El primero ya existe desde agosto de 2023, pero el Gobierno busca actualizarlo y completarlo. Es el Registro Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS), que pende del famoso SISA. Todos los médicos que quieran seguir indicando medicamentos y prácticas en 2025 deberán figurar ahí, aunque la tarea de carga nombre por nombre la tienen los colegios provinciales, que



nen los colegios provinciales, que Métodos. Algunas recetas se cargarán por sistema y otras al celular de cada afiliado. FERNANDO DE LA ORDEN

### No habrá una plataforma única, sino las existentes.

cialidades son, dónde trabajan, a cuánta gente atienden, qué recetan y a quiénes.

Tampoco tienen cifras concretas de cargas de enfermedad por zonas: desde cuántos hipertensos o diabéticos hay hasta cuánta medicación consumen. O cuántas ecografías se hacen las embarazadas. Dicen que el cruce de información fresca les permitirá deducir muchísimos otros datos sanitarios que hoy no existen.

O sea que el Estado (achicado) aumentaría su caudal informativo gracias a la colaboración obligatoria de las provincias. De este modo, creen, se podrá gestionar mejor y refinar el gasto ("no necesariamente recortarlo; hacerlo, en cambio, más inteligente") y coordinar políticas de salud focalizadas por zonas.

Habrá que verlo. Las provincias con las habló este medio apoyan el impulso a la receta electrónica. El tema es cuántas se mostrarán tan generosas a la hora de compartir sus datos con el Gobierno, que por cierto remarca que nada de esto es optativo y que no desarrollarán una plataforma de receta electrónica nacional. La idea es aprovechar las que ya existen. ■

Sociedad 36 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Un patrullero a contramano atropelló y mató a un joven

Ocurrió el viernes en Vicente López. También fue herido el hermano de la víctima. Los policías venían persiguiendo un auto con pedido de secuestro.

Un joven murió y su hermano está internado después de ser atropellados por un patrullero que iba a contramano y a toda velocidad en Vicente López. El móvil iba persiguiendo a un auto, que también iba a contramano, cuando perdió el control y embistió a un grupo de amigos que estaba haciendo un asado en la esquina de Melo y Franklin, en Villa Martelli, el viernes a la noche.

La víctima fatal fue identificada como Pedro Pressavento, de 21 años, que murió el sábado a causa de las graves heridas sufridas. En tanto que su hermano Juan, de 23, continúa hospitalizado.

Pedro trabajaba en una empresa de seguridad privada, al igual que su hermano y vivía en una casa en Villa Martelli, muy cerca de la esquina donde lo atropellaron.

Gastón Larramendi, fiscal del caso, confirmó a Clarín que el conductor del patrullero está detenido. "Se trata de un empleado municipal que se negó a declarar y ya le realizaron el este de alcoholemia, que dio negativo". Está acusado de homicidio culposo.

Todo comenzó cuando dos patrulleros de la Municipalidad de Vicente López, a alta velocidad, perseguían a un auto con pedido de secuestro, detectado a través



Impacto. La patrulla perdió el control y chocó a un grupo de jóvenes que hacía un asado en una esquina.

del anillo digital de control de vehículos.

En el afán de interceptarlo, el conductor de uno de los móviles hizo una fallida maniobra, derrapó y se estrelló contra un poste

de luz e hiriendo a los dos hermanos que estaban en la esquina junto al otro grupo de jóvenes, que corrieron para todos lados al ver que la Toyota Hilux se les venía encima.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al auto en fuga y a los dos patrulleros que los perseguían pasar por la calle a contramano y a alta velocidad. El móvil municipal que iba primero

pierde en control justo en el cruce de calles, y choca contra la esquina, donde estaban las víctimas. En el video también se nota que el asfalto estaba mojado.

Testigos el hecho, de inmediato, se abalanzaron contra el móvil municipal y comenzaron a insultar al agente que provocó el incidente y a la mujer policía que iba con él. Otros, por su parte, empezaron registrar con los celulares a los jóvenes que se encontraban tendidos en el suelo. Minutos después, los servicios de emergencia se hicieron presentes en la zona y dos personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano.

El fiscal del caso contó que un tercer móvil municipal pudo interceptar al vehículo en fuga en el cruce de Carlos Melo y Cochabamba, a siete cuadras del accidente. En el auto iban una mujer de 24 años y el conductor.

### El fiscal ordenó detener al agente que manejaba.

La joven contó que había pedido el auto para hacer un viaje. En ese momento, cuando estaban verificando sus identidades, el sospechoso que manejaba escapó corriendo y se metió por los pasillos de la Villa Melo, en el límite con San Martín.

No obstante, olvidó su DNI en el interior del Corolla y se verificó que sobre él pesa un pedido de captura, en una causa por averiguación de paradero que lleva adelante la UFI N° 7 de San Martín. La chica fue demorada por unas horas pero fue liberada poco después al comprobarse su versión de que iba como pasajera. ■

### Salió sin el auto para poder tomar y lo mató un conductor borracho

Esteban Mikkelsen Jensen

emikkelsen@clarin.com

Germán Appella (37) era preceptor y docente. Ejercía como un maestro para los alumnos, porque era de dar el ejemplo. "Nos enseñó el valor de la empatía y el respeto", resumen sus alumnos. El jueves último era el feriado por el Día de la Bandera y decidió volver caminando de una fiesta de la cerveza, en Necochea, ya que había tomado. Pero todo terminó en tragedia: murió atropellado por un conductor borracho que había ido a la misma celebración.

Marcos Aprea (34) manejaba un Honda Civic, acompañado por un amigo. Salieron pasadas las cuatro de la madrugada de Chez Guegnon, rio estado de ebriedad".

un conocido local de festejos ubicado en la calle 105 entre 44 y 46. Habían estado en la Beer Chez, un tradicional festival de la cerveza artesanal que empezó a las 21 del miércoles.

Circulaban por la avenida 42, que es de tierra, cuando un fuerte impacto en el parabrisas los sobresaltó, entre las calles 95 y 97. "Escuchamos el golpe, no vimos nada", contó el acompañante de Aprea. Lo cierto es que habían atropellado a Appella, quien iba caminando por la calle, sobre la derecha, junto con una amiga que zafó de milagro.

Según el fiscal José Luis Cipolletti, de la UFI N° 1 de Necochea, tanto el conductor como su acompañante se encontraban "en noto-



Victima. Germán Apella (37).

Como en el momento no había pipeta para hacerle el test de alcoholemia, se le hizo una extracción de sangre cuyos resultados se sabrán cuando lo informen desde Mar del Plata. Allí se sabrá si, además del consumo de alcohol, hubo ingesta de drogas.

Por lo pronto, se le practicó el test dos horas y media más tarde: tenía 1,54 gramos de alcohol en sangre. En la Provincia de Buenos Aires, desde el 16 de diciembre de 2022, cuando se sancionó la Ley de Alcohol Cero, está prohibido manejar si uno tomó bebidas alcohólicas.

Aprea fue alojado en la comisaría tercera de Necochea. Se negó a declarar y fue imputado por "homicidio culposo agravado por haber sido causado por la conducción imprudente de un vehículo con motor, bajo los efectos del alcohol". Se trata de un delito penado con 3 a 6 años de prisión y por el que su defensa podría solicitar su excarcelación en las próximas horas.

"La víctima no fue en auto a la fiesta porque quería tomar", le dijo a Clarín una de las fuentes consultadas. Además, una mujer que es inquilina de un departamento propiedad de Appella lo vio que salía caminando del lugar, pero no se ofreció a llevarlo porque estaba acompañada por una amiga.

Sus alumnos de 6° del Colegio Alemán le escribieron una emotiva carta. "Nos dejaste enseñanzas que llevaremos en nuestros corazones por siempre", fue una de las frases.

Appella sufrió una fractura de cráneo. "Íbamos caminando y de pronto se escuchó un ruido. Desapareció y cayó más adelante", contó su amiga, en shock por la tragedia.

El conductor del Civic paró unos 50 metros más adelante. "Sus dos ocupantes estaban muy tomados. Cuando el conductor se dio cuenta de lo que había pasado, se quería morir. Se asustó y se quedó cerca del auto, aunque no hubo abandono de persona, otra gente lo ayudo", indicó una fuente.

### LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365







-20%

### **EN SUCURSALES Y TIENDA ONLINE**

TODOS LOS DÍAS, CON AMBAS TARJETAS No válido para categoría Outlet.

**-20%** 

### **EN SUCURSALES Y TIENDA ONLINE**

LOS MARTES, CON AMBAS TARJETAS En productos seleccionados.



CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

**◎ f** ⊗

365

BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/12/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS IACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS NACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO, LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### LO MEJOR PARA TU HOGAR CON 365



CONTRATÁ SEGURO CONTRATÁ **ESPECIALISTAS** 





-25%

### **EN EL COSTO DE INSTALACIÓN DE ALARMAS**

TODOS LOS DÍAS, CON 365 PLUS.

-20% con 365.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAS INFORMACION SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TERMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA





Sociedad 38 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024



Operativos. Un vendedor senegalés discute con los inspectores municipales. Los inmigrantes obtuvieron fallos judiciales favorables.

Hay una orden judicial para que liberen el espacio público. La mayoría aceptó mudarse a una feria. Pero un grupo se resiste. Denuncian racismo.

### La guerra por las veredas con los manteros en La Plata: la historia detrás y la conexión senegalesa

LA PLATA. CORRESPONSALÍA

Rodolfo Lara

laplata@clarin.com

La Plata, esa ilusión masónica de grandeza iniciada por Dardo Rocha hace casi siglo y medio, cada tanto despereza al legado imposible. Se empieza por algo: recuperar el eje histórico conformado por las plazas, los Palacios de gobierno y el recupero del espacio público.

¡Ah!, el espacio público en una ciudad concebida como higienista, amplia, con un bosque a 500 metros de la Gobernación y las avenidas anchas, antes soleadas. Pero, necesidad de estos tiempos, de la historia a las cuestiones mundanas. Para cumplir con el arquitecto de esta capital provincial, Pedro Benoit, y parte de su visión de urbe, hay que dar algunas batallas actuales como la erradicación de venta ambulante de mercial. Presagia una guerra por el metro cuadrado de vereda.

Los manteros acaban de ser intimados al desalojo. Son un centenar que resisten la relocalización en una feria ubicada en el playón e inmediaciones de la estación Meridiano V del ex Ferrocarril Provincial. Seiscientos puesteros aceptaron el traslado. Quedan en rebeldía vendedores ilegales que funcionan en avenida 7 (arteria principal de la ciudad), calle 8, calle 12, diagonal 80 y advacencias.

Todos fueron intimados y advertidos de las penalidades. Entre ellos, integrantes de la comunidad de senegaleses, que tienen una logística importante, cobertura de abogados y, hasta hace poco, blindaje político cada vez que algún inspector quería ejecutar un desalojo o incautación de mercadería. Muy a pesar, como documentaron

ilegal de esa mercadería, atribuida a la "mafia china" que opera en las principales capitales del mundo con los mismos métodos de expendio callejero.

### La venta ilegal creció 37,5% en La Plata respecto de 2022.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio, la venta ambulante en La Plata tuvo una suba de 37,5% con respecto de 2022. Es una muestra a escala del mismo fenómeno que se observa en la Ciudad de Buenos Aires. Esta realidad es gravosa porque, además, representa una competencia desleal con aquellos locales que pagan alquileres, tasas e impuestos.

En la capital provincial había

propio gobernador, Axel Kicillof antes María Eugenia Vidal-asistían pasivos a la feria del trueque, la ropa usada, gastronomía casera y otras actividades afines en toda la Plaza San Martín.

La cuestión viene de lejos. Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio de La Plata, detalló cómo transcurre ahora. "La venta ilegal cambió, hay menos senegaleses, pero no baja. Los comerciantes están muy preocupados y hace poco tuvimos una reunión en el Ministerio de Seguridad de la Provincia", explicó Piancazzo.

Admiten también en la comuna que el núcleo de mayor resistencia está entre los senegaleses. Según un censo realizado por la UNLP, en un 90 % se dedican a la venta ambulante sin poder aún, salvo excepciones, insertarse en el entramado social urbano ni rural. En su molas zonas de tránsito peatonal y co- los funcionarios, de la procedencia avanzado tanto el problema que el mento establecieron un cordón de utopías más ambiciosas.

protección de sus actividades. Con fallos de la Justicia incluidos. Hace algunos años, ante un recurso de amparo, el juez Alberto Recondo ordenó que se inscribiera la causa por el derecho a la igualdad y no discriminación a favor de las personas de origen senegalés que viven y transitan en la ciudad de La Plata. Una acción que obligó a la Municipalidad y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires al cese inmediato de los operativos, en particular los que se realizaban en nombre de "combatir la venta ilegal" y que tenía, de acuerdo con los fundamentos, "un fuerte sesgo racista".

El recurso había sido tramitado por el Colectivo de abogadxs populares La Ciega. También intervinieron en procesos en trámite en CA-BA, junto a Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales Coordinadora (CELS), Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. Con máxima expresión de apoyo cuando el ex candidato a presidente Juan Grabois, acompañó desde el lugar de detención a varias personas de esa nacionalidad imputadas de delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

"Nuestra función no tiene nada que ver con persecución de ninguna naturaleza. Es sólo aplicar la legislación vigente", se pusieron a resguardo en la Municipalidad.

Detrás de esta actividad ilegal hay un entramado mucho más oscuro. Hace poco, una investigación de Clarín permitió detectar una organización de trata de personas y de contrabando de mercadería que termina en un vendedor callejero de relojes, anteojos, pulseras, anillos, gorras, bolsos, carteras, zapatillas y ropa deportiva. Desde la frontera entre Brasil y Misiones ingresa gente y productos que terminan en calles y avenidas platenses.

Esta trama comienza en Senegal, uno de los países con peor calidad de vida del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas. Termina con un agente comunal entregando un acta de comprobación de "la ocupación de la vía pública, con mercaderías o muestras con propósitos comerciales, sin que la persona exhiba el permiso, inscripción o comunicación exigible". También la intimación "al cese inmediato de la conducta verificada". Los procedimientos llevan recién 48 horas.

La pelea recién empieza. En plena ejecución de un plan de remodelación de las principales plazas y parques de esta capital, donde serán invertidos 3.000 millones de pesos. Es un intento por parecerse a la "Atenas de América", que el escritor dominicano Pedro Henriquez Ureña creyó vislumbrar en La Plata cuando despuntaba el siglo pasado.

Demasiado tiempo. Aún para las



Sociedad 40 CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

La Justicia tucumana tiene un expediente que lo involucra directamente en el crimen de la estudiante. Una denuncia familiar por dinero, el otro frente.

# Paulina Lebbos y una estafa, las otras causas contra Alperovich

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

"Fue un alivio, escuchar la condena. Es sentir que te sacan un peso de encima, que estás en medio de la oscuridad y ves una luz", así describió Alberto Lebbos la sensación que tuvo al escuchar la condena al ex gobernador de Tucumán José Alperovich.

Lebbos es el papá de Paulina, una estudiante de Comunicación Social que desapareció el 26 de febrero de 2006. Había salido a bailar con sus amigas y encontraron su cuerpo 13 días después.

Víctima de un femicidio y de un abuso sexual. La impunidad alrededor de su muerte se convirtió en un emblema para Tucumán. La Justicia dio por probado el encubrimiento alrededor del crimen y hasta condenó al primer fiscal de la causa, al ministro de Seguridad de Alperovich y a la cúpula de la Policía de Tucumán.

La Justicia tucumana tiene en su poder 27 causas abiertas vinculadas a este caso y todas están paralizadas. Se trata de expedientes que se iniciaron por orden del tribunal luego del segundo juicio y que tiene doble conforme de la Suprema Corte de la provincia de Tucumán. Entre ellas, una que investiga el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad, además de falsedad ideológica.

"Había un sentimiento de que no le iba a pasar nada, era esa sensación de impunidad permanente en la que vivimos en esta provincia. Yo abrigaba en el fondo de mi corazón una esperanza y se cumplió", insistió Lebbos que ahora espera que -con Alperovich condenadola Justicia tucumana avance.

Cuando los jueces del tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, pidió que sean investigadas más de 40 personas y casi cinco años después ninguna causa avanzó, ni siquiera está claro que haya habido imputaciones.

Luego del fallo judicial estas causas cayeron en manos del fiscal Mariano Fernández, que no imputó a ninguno de los investigados ni avanzó sobre ninguno de los expedientes de acuerdo a la orden del fallo judicial. Luego, el Ministerio Público Fiscal decidió que las causas sean investigadas por el fiscal regional del Centro Judicial Capital, Fernando Nicolás Blanno, que tampoco avanzó.

Para Lebbos, esa inactividad está relacionada al procurador, Edmundo Jiménez. Se trata del jefe de los fiscales y que, durante 5 años de la gobernación de José Alperovich fue su ministro de Gobierno.

Por eso presentó un pedido en la Legislatura tucumana para que citen a declarar al procurador para que explique por qué no avanzan las causas vinculadas al crimen de Paulina.



Condenado. Alperovich quedó preso por violación. MARTÍN BONETTO

"Esta chica-por la víctima de los abusos sexuales por los que fue condenado José Alperovich-se habría evitado mucho sufrimiento si me hubieran escuchado: en el 2016 y en el 2017 hice una nota dirigida a cada presidente de bloque y a Gabriela Michetti, que era la presidente del Senado. Pedí que se forme una comisión investigadora para analizar la conducta moral de Alperovich. Ninguno me respondió,

ni uno", contó Lebbos a Clarín.

Cuando Mariano Fernández estaba en la Fiscalía de Instrucción Conclusional de Homicidios y Delitos Complejos no avanzó sobre las investigaciones vinculadas al crimen de Paulina.

Pero cuando lo derivaron a la Unidad Fiscal de Investigaciones Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°1 recibió otra causa que también involucraba a Alperovich, que ahora está preso en el penal de Ezeiza.

Se trató de una denuncia por estafa realizada por tres sobrinos de Alperovich por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a la herencia familiar.

La empresa León Alperovich S.A.C.I.F.I., sociedad comercial, industrial, financiera e inmobiliaria, fue fundada por el padre del ex gobernador tucumano y heredada tras su fallecimiento en 2011 por su esposa Marta León de Alperovich. La mujer falleció en 2021 y fue para ese entonces que -según la denuncia-se habrían desarrollado los delitos.

Los hermanos José, Naum, Sara y Leonor son los herederos naturales de la fortuna que cosecharon los Alperovich. Pero poco antes de su muerte, los varones de la familia "retiraron utilidades", es decir que retiraron "parte de su ganancia en la empresa". Así vendieron 71 propiedades a valor fiscal, a un precio mucho menor al de mercado, "sacaron casi 15 millones de pesos en plazos fijos y más de 6 millones de dólares entre plazos fijos y dinero en efectivo".

En noviembre de 2021 realizaron una asamblea de socios en la que, según la denuncia, Marta León participó y convalidó los balances que habilitaban a estos movimientos. Según los sobrinos de Alperovich, hijos de Leonor Alperovich, para ese momento la mujer estaba internada en terapia intensiva, incapacitada e imposibilitada de convalidar ninguno de esos movimientos. Un mes después, en diciembre, falleció.

De acuerdo a la acusación, eso permitió que la herencia que debía repartirse en la sucesión "sea una sociedad vacía, una cáscara vacía".

En paralelo Martín, Matías y Marcela Meleguir (los hijos de León Alperovich) presentaron una denuncia en la Justicia de familia vinculada a la repartición de los bienes vinculados a la familia.

# Otra venta por Marketplace terminó con un feroz tiroteo

La presunta venta de una moto a través de Marketplace (el sitio de transacciones comerciales de Facebook), terminó en una estafa y en un tiroteo en plena calle de Villa Luzuriaga, en La Matanza. Un aspirante policial que acompañó al comprador resultó herido en la emboscada. Todo quedó filmado por una cámaras de seguridad.

El tiroteo ocurrió este sábado por la tarde, en el cruce de las calles Centenera y Lartigau, en el barrio Los Pinos, en Villa Luzuriaga.

Hasta allí, se trasladó el comprador de la moto junto a un amigo



que cursa en el Instituto de Forma- **Secuencia.** De espaldas, el aspirante a policia que se defendió a tiros.

ción Juan Vucetich, para completar la compra, según publicó el sitio Primer Plano.

Pero apareció un Fiat Siena gris sin patente a toda velocidad del que bajaron dos delincuentes armados al grito de "danos la plata". Mientras el comprador era perseguido por un delincuente, el aspirante policial quedó cara a cara con otro. Se escucha un disparo y el aspirante saca un arma y se enfrenta a tiros con el delincuente que había ido tras su amigo. Se escuchan unas 10 detonaciones. Luego el acompañante del comprador cae: fue herido en el glúteo derecho.

Los delincuentes escaparon sin poder consumar el robo. El aspirante se puso de pie y caminó hacia el auto en el que habían ido. En el Hospital Paroissien, en San Justod fue operado e informaron que su vida "está fuera de peligro". ■ zona de Villa Fiorito. ■

### Un detenido por el crimen del asesor de Magario

Uno de los acusados por el crimen de Carlos Fernández, asesor de Verónica Magario asesinado en un intento de robo en Boedo, **fue detenido** el sábado por la noche por la Policía de la Ciudad en Villa Lugano.

Gracias a los rastros dactilares detectados en el Peugeot 208 utilizado en la huida se pudo avanzar en descubrir al sospechoso. Según informó la Policía, la División Homicidios concretó la captura luego de haber realizado tareas de búsqueda en la





# Llega una nueva aventura de Lola, Bartolito y sus amigos



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024.

Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

# PEDILA EN TU KIOSCO!

# Spot

### Cine/Música



A tope. En marzo se convirtió en la primera mujer argentina en llenar River, y lo hizo dos veces. La gira #TOUR24 la llevará a más de 50 países de América y Europa. UNIVERSAL/UIP



aría Becerra suma uno más a su
larga lista de logros en su carrera, pero esta vez,
por fuera del ámbito musical. La
cantante argentina le prestó su
voz a uno de los nuevos personajes de la cuarta entrega de la película animada *Mi villano favorito*y, en diálogo con *Clarín*, contó cómo fue el proceso de este nuevo
desafío cinematográfico.

María interpreta a Poppy, una adolescente que vive en la casa vecina a la de Gru y su familia, y que sueña con convertirse en villana. El personaje, entonces, acude al villano para que la ayude a cumplirlo.

La cantante originaria de Quilmes no solo **es la única argentina en doblar para la película** que se estrenó en toda Latinoamérica el jueves pasado, sino que, además, es la primera vez que lo hace. Becerra ya había dado sus primeros pasos en la industria de Hollywood en 2023, cuando escribió y prestó su canción **Te cura** a *Rápidos y furiosos X*, la décima película de la saga.

El contacto entre Becerra y Universal Studios permaneció y finalmente llegó la propuesta de avanzar un poco más. "Había quedado la mejor con todo el equipo. Quedamos relacionados, hablando y siempre estuvo abierta la puerta de 'cuando tengamos una propuesta para María, estamos encantadísimos.' Y llegó y la verdad, encantada. Me dio miedito, obviamente. Cuando llegó dije '¿cómo voy a hacer esto?'. Fue todo un desafío, algo que nunca había hecho y me sentí superfeliz porque me encantó como quedó", explica.

#### Cambiar de acento en 48 horas Como si fuera poco, María solo no

Como si fuera poco, María solo necesitó dos días para practicar la voz. Es que por fuera del acento bien argentino y muy particular que tiene la artista, Poppy habla con acento neutro y sesea, ya que tiene brackets. "La gente me decía '¿pero de verdad sos vos?'. Eso me flasheó, porque realmente estuvo bien logrado. Yo, que soy una persona que tiene tan pegado su acento, y de repente era otra cosa, otro mundo. Se trabajó mucho y se pudo lograr", agrega.

# -¿Cómo hiciste para cambiar tu voz y hacer un acento neutro?

-Me estuvieron coacheando dos personas de México que hacen doblaje hace años. Son las voces de personajes que conocemos desde que nacimos, muy profesionales. Estábamos por Zoom y me decían 'primero hacelo en acento argentino', porque había hecho un casting con acento argentino para proponer a ver si les gustaba. Después hi-



Siempre me gustó la actuación. Desde muy chiquita que hago teatro. Ojalá tenga más oportunidades". ce uno con acento neutro y sin seseo. E hice el otro que fue seseado, porque Poppy tiene *brackets*, y con el acento neutro. Fue a prueba y error hasta que se dio.

#### -¿Grabaste sola o con ellos?

-Lo grabé con ellos. La grabación era full con ellos, leyendo el guion y viendo en una pantalla grande la película en inglés. Entonces, justo cuando el personaje abre y cierra la boca tengo que llegar yo con la frase, los acentos, dónde ponerlos, la intención también. Me flasheaba porque era un estudio chiquitito y yo estaba ahí toda sacada haciendo la voz. Porque lo actuaba para ponerle bien las emociones como tenían que ser. Fue una muy linda experiencia. Lo volvería a hacer, ni hablar.

## -Ahora que hiciste doblaje, ¿te animarías a lanzarte a actuar?

-Sí, re, me encanta. Siempre me ha gustado la actuación. Desde muy chiquita que hago teatro, comedia musical, obras de teatro, y después mis videos y sus guiones. Estuve en miniseries... La verdad que he hecho bastantes cosas y ojalá sigan apareciendo las oportunidades.

#### La gira que viene

Mientras que doblar la voz de un personaje en una película animada es algo nuevo para María, estar parada arriba de un escenario no lo es. Desde muy chica, la artista mostró interés por la actuación, el canto y la pintura, lo que la llevó a tomar clases de canto, comedia musical, baile y expresión corporal a los siete años en la academia de Valeria Lynch.

Recientemente lanzó *Imán*, un adelanto de su próximo álbum grabado en el estudio MXM de Max Martin en Estocolmo, y de un género al que poco se le asociaba a María: el pop.

# -¿Cómo te preparás para la gira internacional?

-Estoy muy ansiosa. Ya quiero que suceda. Estamos ensayando muchísimo. Es una gira muy importante, mucho desgaste físico, son muchos shows, entonces estoy preparándome mental y físicamente. Y feliz. Me tiene muy ansiosa porque voy a visitar ciudades y países que nunca visité, y tengo esa intriga de cómo me irá en cada país, ver qué onda.

Spot 43



Poppy. El personaje al que Becerra le puso voz en "Mi villano favorito 4".

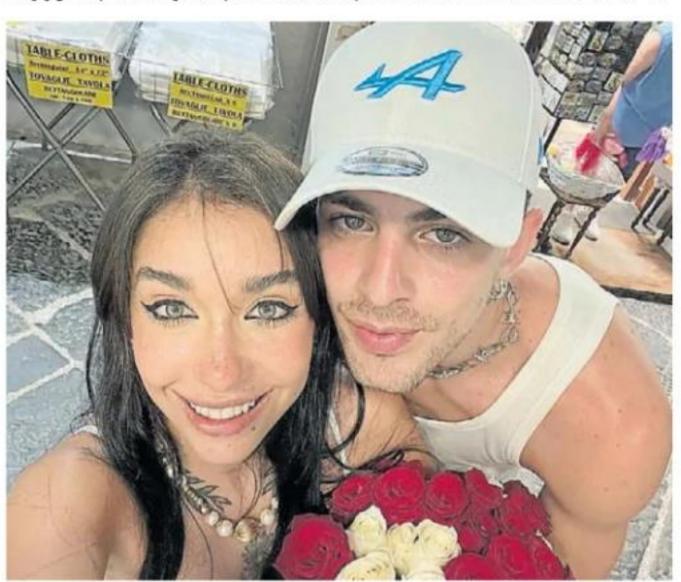

Amor. Con el cantante J Rei: "En algún momento nos vamos a casar".

#### -¿Te imaginabas llegar a esto cuando empezaste haciendo tus videos de YouTube?

-No, ni ahí. Yo pensé que lo de You-Tube iba a ser temporal hasta el momento en que la gente no me diera más bola y ahí algo iba a ser. Yo quería ser profe de canto o hacer algo por el estilo.

#### -Y encima llegaste a llenar dos River: fuiste la primera argentina en hacerlo. ¿Cómo viviste esa experiencia?

-Fue tremendo. Fue un suceso muy importante. Me di cuenta a los meses, creo yo, de lo grande que fue. Porque en el momento estás ahí en la vorágine, vas para adelante y no te das cuenta de lo que estás haciendo, no te podés frenar un segundo a dimensionar todo. Pero la verdad es que fue una experiencia tremenda, el desafío más grande de mi vida, el tiempo que más estresada estuve. Pero valió la pena.

#### -Estás por lanzar un nuevo disco... ¿Qué nos podés adelantar?

-Va a haber de todo un poco. Va a ser más encarado a lo pop, te puedo decir eso. Me gusta experimentar con un montón de géneros. Siempre en todos mis álbumes clavo varios géneros porque me gusta muchísimo, así que este no va a ser la excepción. Va a haber muchísimos géneros. Tal vez predomine más el pop, pero habrá de todo. Espero que podamos sacarlo a fin de año.

#### Has recorrido un largo camino

El éxito que logró María Becerra con tan solo 24 años la lleva a viajar por el mundo y mantenerse alejada de su novio, el cantante J Rei, y su familia, que la espera en la Argentina cada vez que vuelve. Dicho eso, recientemente, en una entrevista con la revista Hola, la cantante se viralizó luego de contar que no se mudaría a los Estados Unidos porque no solo ama su país, sino



Cantar en River fue el mayor desafío de mi vida, el tiempo que más estresada estuve. Pero valió la pena". que allí le cuesta conseguir galletitas de agua.

### -No hay nada como Argentina y las galletitas de agua...

-Quedé como una boluda, pero posta, es verdad. De hecho vi un video de un chico que puso 'che, no es joda. Yo estaba en Berlín e iba por la calle mostrándoles fotos de galletitas de agua a las personas y todo el mundo me decía que no, que no existían ahí'. Y me pasa en un montón de lugares que no existen. Y uno lo sufre porque nació con esas comidas y quiere seguir comiéndolas.

A los 12 comenzó a ganar visibilidad en Facebook, subiendo covers y videos de sus castings para tiras televisivas infantiles. Y, a los 15, un monólogo de parodia que publicó alcanzó más de un millón de visitas en pocas horas, motivándola a crear un canal de You-Tube. En esa plataforma compartió videos de canto, vlogs y tutoriales de baile, llegando a tres millones de suscriptores.

Pero todo cambió en 2019, cuando Becerra lanzó su carrera como cantante con su EP debut 222 y, en 2021, publicó su primer álbum de estudio, Animal, con el que realizó una gira por Latinoamérica y España. Poco después llegó el segundo, La Nena de Argentina, con trece sencillos y una mezcla de géneros como dembow, reggaetón, balada pop y cumbia.

En marzo de este año se convirtió en la primera mujer argentina en agotar no uno, sino dos estadios River Plate con su #TOUR24. Esta gira, además, se extenderá por el mundo, a más de 50 países de América y Europa, incluyendo los Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Chile, Italia, España y Portugal.

#### -¿Por qué elegís vivir en la Argentina y representar a nuestro país en todo el mundo?

-Argentina es mi hogar, es todo para mí. Acá están mi novio, mi familia, mis mascotas, la comida, las costumbres y yo estoy muy arraigada a mis costumbres. Entonces me cuesta desprenderme. Yo sé que por trabajo el día de mañana capaz me toca estar meses en algún otro lugar, pero siempre voy a volver a Argentina. Siempre.

### -La gente quiere saber, ¿ya hay fecha para el casamiento?

-No, no. De hecho, no hay casamiento. O sea, hay solo compromiso. Mucha gente se confundió con esto. Antes del casamiento está el compromiso. De hecho, en otros países, cuando te comprometés con alguien es que te estás por casar. Pero no, nosotros lo hicimos como un pasito más del noviazgo, un compromiso de que en algún momento nos vamos a casar. Pero es solo eso. Todavía no hay casamiento. ■

# Fabiana Cantilo y una ambiciosa ópera rock

Con una gran producción, llenó su primer Luna Park como solista.

Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

Fabiana Cantilo se dio el gusto. Está en el momento de mayor popularidad de su carrera y con la creatividad muy enfocada. Por eso se animó a armar un nuevo espectáculo con aires de óperarock, y presentarse por primera vez como solista en el estadio Luna Park, adonde ya había estado hace 41 años haciendo coros con Charly García.

La apuesta fue a todo o nada: un show guionado, sin lugar para hablar entre una canción y otra, con varios cambios de vestuario, un cuerpo de baile, una fastuosa escenario con tarimas, un gran despliegue de pantallas de video y varias situaciones especiales.

Por ejemplo, aparecer en lo alto de toda la estructura, recorrer la platea en una suerte de enorme trono de nubes, cantando *Desde el cielo* muy cerca de toda la gente, o crear tensión dramática fuera de cuadro mientras la filmaba una cámara cenital.

Fabi podría haber hecho un clásico show de grandes éxitos junto a su banda y llevarse mucha más plata a su casa. Pero es una artista que necesita expresarse de maneras nuevas y diferentes, sin repetirse ni hacer lo fácil. Por eso ideó una historia donde un inminente apocalipsis es detenido por un plan divino de amor y luz.

Tampoco se trató de una ópera-rock convencional, donde varios personajes cantan canciones que dan forma a una historia, un formato que ella mismo hizo junto a músicos de Suéter en *Romeo y Julieta*, en 1982 en el teatro Coliseo. Aquí fue una sucesión de

canciones, sin diálogos, donde la clave la iban dando el vestuario, las pantallas y las coreografías.

Apocalipsis no es un recital de 25 canciones de su carrera solista, con el extravagante y ambicioso marco de una historia conceptual. La gran mayoría fueron composiciones propias, con apenas dos covers: el inicio con El monstruo de la laguna de Spinetta y el cierre con Fue amor de Fito.

En el medio hubo hits como Nada es para siempre, Mi enfermedad, Ya fue, Pasaje hasta ahí y Mary Poppins y el deshollinador, que el público que llenó el estadio festejó haciendo coros, aplaudiendo y bailando.

Desde el comienzo, la banda sonó poderosa y muy ajustada, con apenas un par de invitados, como Fena Della Maggiora en *La arena del amor* y la guitarrista Marian Pellegrino en *Desde el cielo*, además del bis junto al grupo Silvestre y La Naranja para hacer el flamante single *La era del dragón*.

El cuerpo de baile tuvo momentos donde aportaba buena presencia, por ejemplo en el rock casi punk de *Coma* y el número con paragüas en *Mary Poppins*. En otros pasajes distraía y fallaba en su sincronización.

En Ya no quiero, los coros de Marisa Mere se elevaron al mejor estilo Clare Torry en The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. También se lució en La batalla, desde lo alto de la estructura.

Fabi, que habitualmente es locuaz, recién habló al público antes de los bises, y luego presentó a la banda e hizo los agradecimientos de rigor para semejante producción, un esfuerzo enorme donde en definitiva se dio el gusto, y lo bien que hizo. ■



Ángel. Fabi Cantilo recorrió la platea sobre un trono de nubes.

44 Spot CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

### Series y películas

# Liam Neeson asesina por dinero y honor en la Irlanda de 1974

Extrañamente, no pasó por las salas de cine argentinas este vibrante thriller situado en la época de apogeo de los atentados a cargo de la guerrilla del IRA.

#### "En tierra de santos y pecadores"



Buena

Acción / Suspenso. Irlanda, 2023. Título original: "In the Land of Saints & Sinners". 106', SAM 16. De: Robert Lorenz. Con: Liam Neeson, Kerry Condon, Desmond Eastwood, Ciarán Hinds. Emisión: Prime Video.

#### PabloO. Scholz

pscholz@clarin.com

Liam Neeson es un actor que si a algo no le teme es a ser encasillado. Sus últimos papeles lo han hecho empuñar un arma, un revólver, una escopeta, por lo general para vengar la muerte de un ser querido. Se especializó o centró en el cine de acción, aunque tiene buenas películas de índole dramática, como Kinseyo La lista de Schindler.

Y En tierra de santos y pecadores, que se estrenó en el Festival de Venecia 2023, aunque no llegó a las salas de cine en la Argentina, tiene más de una pata en el cine de acción, pero también toca el drama y

el suspenso. Es una historia de crímenes que transcurre en la Irlanda natal del actor de Búsqueda implacable, por 1974.

Sí, en plena guerra entablada entre el Ejército Republicano Irlandés, o IRA según sus siglas en inglés, grupo paramilitar que pide la reunificación de Irlanda y su total independencia del Reino Unido, y precisamente los ingleses.

Y la película arranca, como suele suceder en los filmes en los que el IRA tiene protagonismo, con un atentado. Una bomba explota en la puerta de un pub, y entre los muertos hay tres niños y una mamá.

Neeson fuma pipa, sale a pegarles tiros con su escopeta a unas latas junto al policía del lugar (Ciarán Hinds) y lee al ruso Dostoyevski. Su personaje, Finbar Murphy, vive en un pueblito alejado de todo. No es que tenga que ocultarse, pero sí oculta algo. Es un asesino a sueldo, no del IRA, precisamente.

Si hay algo que no queda claro, o de lo que no se habla aquí, es de la posición de Finbar con respecto a la independencia de Irlanda. Porque, contra lo que uno podría suponer, en cuanto vemos que Ro-



Héroe de acción. El actor irlandés vuelve a ponerse el traje de duro.

bert McQue (Colm Meany, que había actuado con Neeson en Sombras de un crimen) le encarga eliminar a un hombre, este ex soldado ya tiene ganas de retirarse.

Ya lo hemos dicho: Neeson pide que en los guiones de sus películas, en la medida de lo posible, se incluya que sus personajes han perdido a su esposa, como le sucedió a él en carne propia cuando su mujer y madre de sus dos hijos, la actriz Natasha Richardson, murió tras golpearse la cabeza mientras esquiaba. Finbar, cuando regresó de la Segunda Guerra Mundial, se encontró con que Margaret, su esposa, había muerto.

Y ahora que los responsables del atentado llegan al pueblito, por una

extraña combinación de parentescos y amistades, Finbar deseará acabar con Curtis June (Desmond Eastwood, sin parentesco con Clint), cuando descubre que está maltratando y pegándole a una niña, Moya.

No, esta vez no lo hará por dinero, sino por honor.

Lo ayudará otro matón, Kevin (un irreconocible Jack Gleeson, que era el brutal Joffrey Baratheon en Game of Thrones), y la venganza vendrá del otro lado, porque Curtis era hermano de Doireann (Kerry Condon), la miembro del IRA del atentado.

#### Se estrenó en el Festival de Venecia del año pasado.

La película tiene una hechura impecable. Fue realizada por Robert Lorenz, histórico productor de Clint Eastwood desde Deuda de sangrey Río Místico, y que debutó en la dirección en 2012 con Curvas de la vida y que ya había dirigido a Neeson en El protector (2021).

Ahora Lorenz debe de haber hecho el casting de su elenco en la mismísima Irlanda, porque la plana mayor del reparto es ciento por ciento irlandesa. Empezando por Liam Neeson, siguiendo por Kerry Condon -la excepcional actriz de Los espíritus de la isla-, Ciarán Hinds, Colm Meany y Desmond Eastwood.

Es un narrador clásico, lo que hace que En tierra de santos y pecadores se vea sin ningún dislate o desacierto. Es una historia de redención, de un lado y del otro. ■

# Un policial "euskal noir" con el imán de los paisajes de la costa vasca

#### "Bocas de arena"



Buena

Thriller. Protagonistas: Eneko Sagardoy, Erik Probanza y Nagore Aranburu Creador: Koldo Almandoz Emisión: Europa Europa (disponible en Flow y DirecTV) Duración: cuatro episodios de 50 minutos.

#### Diego Jemio

Especial para Clarín

Los hombres y mujeres forjamos leyendas maravillosas en relación al mar. En un pueblo del País Vasco, circula una: "Si alguien cuenta los secretos del mar en la tierra, se le llenará la boca de arena. Porque las palabras llevadas a la tierra

marca el inicio de Bocas de arena, la miniserie creada por Koldo Almandoz que se puede ver por Europa Europa. Y por Flow y DirecTV.

Este policial vasco-su título original es Hondar ahoak-fue estrenado en 2020 y ambientado en un pueblito pesquero. Rodado en euskera, cuenta la historia de la desaparición Josu, un patrón de pesca que además es yerno de un importante armador del puerto. El caso provoca la llegada de la investigadora Nerea García (Nagore Aranburu), una foránea de Bilbao que conoce poco la historia del lugar.

Al poco tiempo, por supuesto, Nerea se dará cuenta de que las cosas no son lo que parecen y que el apacible poblado está lleno de negocios turbios, como los pesqueros convertidos en narcobuques. Para siempre dejan huellas". Ese relato llevar adelante la investigación, tendrá como ayudante a un joven policía local.

Los episodios se enmarcan en esa estética que el mercado literario llamó euskal noir. Es decir, el género negro con elementos del folclore y paisaje vasco. Allí están sus códigos, el mundo de la pesca, la posibilidad de desaparecer en sus aguas, lo inexplorado del mundo de allá abajo... Todos elementos riquísimos para un policial.

Bocas de arena navega en esas aguas con pericia. Se sostiene con un relato clásico de una investigadora como figura central que busca conexiones y repasa pistas para dar con el -o los- culpables de un crimen. En ese juego, por momentos, la desaparición de Josu es sólo un elemento. Hay más muertes. Hay un caso de tráfico de drogas que



Protagonista. Nagore Aranburu.

bas. Y hay momentos en los que parece que nadie, salvo la inspectora, está interesado por saber la verdad.

Con esos elementos, que ya vimos en decenas de series, la producción de Koldo Almandoz logra mantener la atención a base de personajes secundarios ricos, una bequedó en la nada por falta de prue- lla fotografía marítima y, principal- mo lo definió Joseph Conrad. ■

mente, la actuación de Aranburu.

La actriz protagónica, que también participó en Patria, le aporta profundidad a su personaje a partir de una interpretación tan sobria como rica en matices; su Nerea está hecha de pequeños gestos y de miradas nunca vacías que también cuentan -y abrazan- su pasado cargado. Lo mismo ocurre con los personajes que encarnan con el armador y el mandamás del puerto.

Los puntos flojos -quizá los menos resueltos-están en la recta final de la serie. No por la resolución -o no- del crimen, porque eso pasa a ser lo menos importante, sino por los desaciertos en el guion, que apresuran un final, mientras que en otros episodios repiten hasta el cansancio las escenas dentro de la oficina de la Policía, con los investigadores mirando las fotos pegadas e intentando atar cabos.

Pese a eso, Bocas de arena entretiene por su tono, su protagonista y, claro, por el escenario de la costa vasca. Siempre es una atracción el mar, ese "autócrata salvaje malcriado por la mucha adulación", co-

Spot CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024 45

#### Música

# La Orquesta Filarmónica salió airosa del desafío de los estrenos

Bajo la dirección de Pablo Druker, interpretó obras de Unsuk Chin, Thomas Adès y John Adams. El concierto fue dedicado al maestro Guillermo Opitz.

#### Concierto 7 Orquesta Filarmónica de Bs. As.

Muy bueno

Ciclo Colón Contemporáneo Director invitado: Pablo Druker Solista: Alejandro Aldana Obras: Frontispicio para orquesta (Unsuk Chin); Concierto para violín y orquesta, Op. 24 (Thomas Adès); Harmonielehre (John Adams). Función: Sábado 22. Teatro Colón

#### Laura Novoa

Especial para Clarín

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Pablo Druker, ofreció en el Teatro Colón tres estrenos para el Ciclo Colón Contemporáneo y salió airosa del desafío. El concierto estuvo dedicado a Guillermo Opitz, maestro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, recién fallecido.

Aunque los lenguajes de las obras que se escucharon de Unsuk Chin, Thomas Adès y John Adams son muy distintos, todas comparten un diálogo con el pasado.

Harmonielehre (1984-1985/rev, 2024), de Adams, que se escuchó en la segunda parte del programa, fue la obra central de la noche. La primera referencia a la tradición aparece en el título con su alusión al Tratado de armonía de Arnold Schönberg publicado en 1911. Y, aunque no figure en el título la palabra sinfonía, se acerca mucho a una sinfonía minimalista.

En sus tres movimientos, Adams no sólo encontró su voz distintiva dentro del minimalismo que proponían Steve Reich y Philip Glass, sino que ensayó un innovador pensamiento sinfónico entre la saturada sonoridad minimalista y el maximalismo expresivo y retórico del romanticismo tardío, en particular de Wagner y Sibelius.

Las obras minimalistas, en general, se escuchan con la sonoridad de ensambles en diversos formatos. Tal vez esta fue la primera experiencia en la que una orquesta tradicional acercó al público una sonoridad sinfónica minimalista a través de una obra emblemática que representa una significativa forma del pensamiento sinfónico de fines del siglo XX.



Solidez. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se lució en la interpretación de obras nuevas.

vación del compositor estadounidense sonó convincente, aunque mantiene un rasgo de documento de época. La obra abre con unos intensos acordes repetitivos hasta que las cuerdas lanzan melodías muy expresivas y cierra con una variante de los acordes iniciales.

La fibra emocional de Adams se despliega más ampliamente en el segundo movimiento (The Anfortas Wound) con claras referencias a Wagner, la Cuarta sinfonía de Sibelius y el Adagio de la Décima sinfonía de Mahler. Sobre las armonías sombrías, cabalgando en una rítmica minimalista, el trompetista solista Fernando Ciancio hizo una destacada actuación.

La música etérea que abre el tercer movimiento-Meister Eckhardt and Quackie- está inspirada en un sueño que tuvo la hija de Adams: se veía corriendo por el cosmos subida en el lomo de Meister Eckhardt, un teólogo medieval volador. De una dulce canción de cuna, el compositor pasa a una apoteosis de una energía colosal.

La orquesta logró, con la dirección de Druker, llevar a la superficie la búsqueda emocional de Adams bajo la repetición rítmica. El director subrayó hábilmente los amplios rangos dinámicos a lo largo de la obra y también la vitalidad rítmica con pulsantes frases en el movimiento inicial y final.

El plato fuerte de la primera parte fue el Concierto para violín y orquesta, subtitulado Concentric Path (2005), de Thomas Adès. El enfoque con respecto al pasado del compositor británico está puesto en lo concertante, que abarca la his-La mezcla entre tradición e inno- toria más amplia del concierto, des-

de las formas barrocas hasta el concierto para violín de György Ligeti.

Los materiales de la obra dialogan con ese pasado, aunque el solista poco tiene que ver con el rol que tenía en la tradición: su participación está guiada por la idea de una interacción que avanza en círculos, espiralada y volátil. El violín navega en la obra entre lo ingrávido y lo corpóreo.

Hay algo ingrato en la escritura para el solista en el primer movimiento (Rings): es una voz entre muchas en la textura de varias partes. El violinista brasileño Alejandro Aldana demostró una gran destreza y dominio técnico, pero en el movimiento de apertura el sonido

#### Las tres piezas comparten un diálogo con el pasado.

de sus trabajosos movimientos no alcanzaba a proyectarse, como si la orquesta lo hubiese tragado literalmente en un remolino sonoro. El sonido del solista emergía de tanto en tanto explorando los extremos del registro del instrumento.

El punto de gravedad de la pieza es el movimiento central, Path, el más extenso. Es una gran estructura de patrones repetidos, estructurados bajo una chacona, donde el violinista es un participante más, con sus notas pizzicato y luego recortándose sobre profundos sonidos orquestales. Cuando la sonoridad orquestal se aplacó, se escuchó un tema cautivante en el violín, y surgieron texturas atractivas en la voz del solista.

miento final que abre con timbales, percusión, cuerdas y metales, Aldana tuvo oportunidad de desplegar un sonido cantabile más convencional con una melodía que flota sobre la energía rítmica de la orquesta. La intensidad incansable de Adès cerró la primera parte del concierto que había comenzado con Frontispiece (2019), de Unsuk Chin, de la misma generación que el compositor británico.

La obra de la compositora surcoreana es una especie de modulación gestual a través de una serie de obras sinfónicas clave de diferentes épocas, desde el barroco hasta el siglo XX.

En la brevedad de su duración -casi ocho minutos- aromas de Strauss, Scriabin, Stravinski se perciben colisionando entre sí. En su recorrido histórico por la música, Chin da una vuelta más que elude la mera cita: el gesto de un compositor pasa por el prisma de otro. El resultado sonoro de la operatoria es fascinante: secuencias de acordes de Anton Bruckner a la manera de Webern, o la armonía brahmsiana a través de Charles Ives.

La particular modulación gestual está conducida por el tono personal que maneja la compositora y da organicidad a la obra. El enfoque de Druker en esta oportunidad fue más a favor de una interpretación general que en el detalle. Tal vez faltaron más ensayos y, por otro lado, el mayor protagonismo de las cuerdas en la obra puso en evidencia que el gran recambio en las filas de los violines producido en los últimos años en la orquesta requiere trabajo extra para encontrar una En Rounds, el espiralado moviidentidad más sólida en sus filas. ■

### Horóscopo

#### ARIES

Comienza nuevos desafíos en la actualidad. La decisión en sus elecciones marca un precedente, ponga la intuición en acción.

#### **TAURO**

Confie en colegas que saben del tema. La economía necesita algunos cambios. Su capacidad para el trabajo suma productividad.

#### **GÉMINIS**

Necesita tiempo para pensar sobre propuestas muy interesantes. Tendría que observar algunos temas y cambiar la orientación.

#### CÁNCER

Liberarse de prejuicios es estimulante. Momento de ganar otros espacios, pone en marcha estrategias de trabajo novedosas.

#### LEO

Buscar desafiar lo establecido es el primer paso para alcanzar sus objetivos. Anímese a exponer sus ideas y convencer a otros.

#### VIRGO

Ponga a pleno la energía para desarrollar posibilidades y volver a tomar la iniciativa. Se acerca a la concreción de sus planes.

#### LIBRA

Es el momento de cambiar de actitud frente a las dificultades actuales. La afectividad crea posibilidades de nuevos contactos.

#### **ESCORPIO**

El prestigio se construye día a día, no se quede al margen de lo nuevo. Descubre oportunidades y actúa para lograr sus objetivos.

#### SAGITARIO

Se dan los cambios que necesita para generar confianza. La intuición siempre da el pie para acercarse a las buenas propuestas.

#### CAPRICORNIO

Tienta a la buena suerte y se orienta hacia las oportunidades que está buscando. Sus colegas proponen nuevas ideas para actuar.

#### **ACUARIO**

Construye las bases de un proyecto más original. Toma iniciativas con audacia para transitar un camino de nuevas oportunidades.

#### PISCIS

Se abren las puertas del futuro y las ideas se ponen en movimiento. Hace valer sus virtudes más allá de las convicciones externas.

46 Spot CLARIN - LUNES 24 DE JUNIO DE 2024

#### Cultura

# Un romance campero, en la primera novela de Ginés González García

En "Amantes & Alquimistas", el ex ministro de Salud construye un relato de tensión atrapante sobre un triángulo amoroso en un pueblo bonaerense.

#### Osvaldo Pepe

Especial para Clarín

Amantes & Alquimistas es la historia de amor entre Hilario, un joven paisano criado sin la protección y la guía paternas, acompañado siempre por la incertidumbre propia de un futuro que intuye a la deriva, y María, la adolescente y bella hija ("de ojos verdes, delgada y frágil") de un puestero, el Vasco Ugalde, quien regentea campos vecinos a la ciudad más refulgente de esos parajes, San Nicolás de los Arroyos, de donde es oriundo Ginés González García: un guiño que parece corresponder el nostálgico sentimiento del autor por su pago chico.

Esta primera novela del médico sanitarista, ex funcionario de salud de Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández, ha sido presentada en la contratapa de la edición como un cúmulo de "herencias ambiciosas de la literatura gauchesca, con una sucesión de puesteros, facas, yerras, arroyos, cañas y pulperías que tributan pelea...".

Quizá esta pausa en la posta de la literatura le hava servido al autor para sosegar el impacto negativo en la opinión pública del escándalo del "Vacunatorio Vip", en tiempos del COVID-19, producto de un error que asumió como propio, porque lo fue, pero además como otra cosa que también fue él mismo: una de las tantas víctimas de esos perros callejeros, que muerden a traición y presumen no reconocer dueños, aunque siempre responden a la voz de algún amo oculto, a quien menean su cola y corren a recoger los chiches que le arroja, en señal de obediencia y sumisión.

Al margen de ese episodio de la crónica política, en estas páginas de ficción GGG instala en el centro del relato, y sitúa en contexto histórico y escenarios de la pampa bonaerense, ese amor de Hilario y María, puro, con la timidez y los arrobos propios del despertar de las hormonas jóvenes.

Pero ocurre que el destino los hace caer involuntariamente en las redes de un callejón sórdido que lleva a los jóvenes enamorados a merodear la fatalidad de los amores contrariados, cuando se interpone el poderoso Carlo Santella, el hijo de un italiano devenido en mandamás de los poblados de la zona y aledaños, quien también pretende a montar antes que a caminar.

María, hasta transformarla en la obsesión más prohibida.

Ese triángulo alimentará el relato de una tensión atrapante y se asumirá al correr de las páginas como la sustancia misma de la novela: es el alma de la historia. En palabras del autor: "Hilario, María, Carlo. Tres destinos que habían empezado a anudarse entre bailes, corridas, huno y miradas."Los avatares del enredo amoroso transforman al lector en prisionero del momento cumbre, ya rumbo al epílogo. Los personajes se mimetizan con el contexto gauchesco, en el cual el autor se esmera en darles sus propias identidades y su desarrollo individual en la trama.

María es descripta como dueña de cierto recato adolescente, que naufraga ante la sugerida voluptuosidad de su figura y los meneos de sus caderas, que en el imaginario del lector surgen con vuelo erótico y provocador, un anticipo de la fogosidad de la joven apenas el amor de Hilario llama a su puerta.

Hasta que ello ocurra, parece ser sólo la primogénita del Vasco Ugalde, huérfana de madre, y hermana mayor de las mellizas Begonia y Milagros, apasionada de la alquimia, ensimismada en sus ungüentos y remedios caseros, heredados de su abuela materna, Mimbí, una aborigen que se hizo cargo de la crianza de María y de sus hermanitas.

María usa las pócimas de su abuela curandera para los rituales de la sanación o los artilugios del embellecimiento, que le daban ese misterioso perfil atávico que terminarían de hacer de ella, en poco tiempo, una mujer hermosa y distinguida, pese a su tránsito adolescente.

Ella había aprendido las recetas sabias de la propia de Mimi, en fechas especiales, que nunca olvidaría, para que la memorización de esos textos no fallara. En las Nocheviejas o en las vísperas de San Juan, efemérides celebratorias de las creencias populares, su abuela india le transmitiría los secretos ancestrales de ese arte milagrero que hicieron de esa vieja india un emblema familiar.

Hilario contagia con la pureza de sus sentimientos el amor fulminante que sintió al cruzar la primera mirada con María ("todos los grandes amores comienzan con una mirada", enseña el autor), sus hábitos camperos que aprendió de tan chico que, es probable, lo hayan llevado a



Escritor. Situó su novela en San Nicolás de los Arroyos, su pueblo natal.

Hilario entabla una sociedad cómplice con un perro errante de la llanura, al que bautiza Tragavientos, con el que teje una relación en la que, de a ratos, parece asomar la huella de otra ficción, esta dibujada, como una ráfaga de nostálgico humor, entre Inodoro Pereyra y el entrañable Mendieta.

Un punto débil de la novela es la fragmentación de relatos. Los protagonistas principales, y los secundarios, van viviendo situaciones, circunstancias independientes entre sí que al final sufren un desordenado encuentro en el desenlace.

Es así como van transcurriendo el hallazgo de una misteriosa tabla y papeles con códigos borgeanos,

GINES GONZALEZ GARCIA & Alquimistas

Amantes & **Alquimistas** Ginés González García Editorial: Ciccus Literaria

un lejano relato sobre un viajero holandés, una iglesia casi extraviada en los tiempos o el encuentro de María, justo en el templo, con Carlo Santella, el hijo de un italiano, dueño de la "casa de citas" del poblado, entre otros patrimonios propios de la turbidez.

O el hallazgo de Hilario de esos papeles descubiertos en la Iglesia, que lo llevarían a una pista (Azufre/Mercurio/Sal) tan misteriosa como extraña. En esas circunstancias dispersas -algunas podrían estar o no sin alterar el hilo conductor de la historia- se inscribe la inesperada, disruptiva, aparición de ese hombre "de mirada azul. punzante, fuertísima", escudado por gauchos rudos, con el que Hilario se topó como una aparición fantasmagórica, y que resultaría ser el gobernador bonaerense, don Juan Manuel de Rosas, con quien Hilario, para su asombro (y el de los lectores, por cierto), compartiría una pava y varios amargos: en el fugaz y fortuito cruce, "don Juan Manuel" pareció advertir en el joven paisano las virtudes de un buen mera novela.■

trabajador, a quien le ofreció sumarse a su plebe. Quizá un guiño más ideológico que necesario.

A pesar de esas apariciones inesperadas, con estilo llano, simple, no por eso carente de vigor narrativo, página a página, de la mano de una descripción cuidada de esos parajes y postas de la llanura bonaerense, González García nos adentra en costumbrismos propios de las rutinas camperas.

El retrato de la fiesta del pueblo, con pulperas celosas de mantener siempre llena la jarra con abundante caña, a pesar del riesgo de la pendencia latente del gauchaje cada vez que haya alcoholes al acecho, integra ese paisaje bien contado, que no hace al argumento, pero lo complementa. Como también lo hace una corrida de toros, que pondría frente a frente a un terrateniente y a un toro bravío, que terminaría yaciente a los pies del poderoso hombre llegado de los pagos de toros y toreros.

### El enredo amoroso transforma al lector en "prisionero" de la obra.

Finalmente, los alrededores de los rituales y ceremonias propias de los fastos del patrono de San Nicolas, fueron el marco apropiado para el celebrado y esperado encuentro íntimo de Hilario con María, que el autor venía tramando con paciencia de artesano en medio de la sucesión de estampas rurales. Encuentro del que no estuvo ausente Tragavientos, acariciado con ternura por María. Ella le dijo a su amor que era "la hija del maestro de la posta" del Arroyo del medio y que "no frecuentaba la ciudad".

Como los lectores ya habían sido avisados, ese amor incipiente tenía un malvado al acecho, el impertinente Carlo, el hijo del dueño de cuanto negociado pudiera germinar allí al margen de la ley, obsesionado hasta la violencia misma por la piel adolescente y los cabellos negros de María, cuyo amor estaba predestinado y correspondido, como los lectores también habían sido enterados, al corazón de Hilario. Y que florecería con una danza entre el erotismo, la ternura y la pasión, que el autor contaría así: "...los labios de él se posaron sobre los de ella y pronto se entreabrieron y se cruzaron las lenguas en una sola boca. Era el primer beso de María. Parecía el primer beso de él".

Esa historia de amor imbatible, que parecía a cubierto de la intemperie más cruel, sin embargo, correría riesgo de muerte, como el propio Hilario. A punto de facón. Así se dirime ese triángulo en un duelo feroz, casi brutal. Y cuando los facones se cruzan movidos por el odio, cualquier cosa puede ocurrir. Es la gran carta que juega González García para el final de su pri-

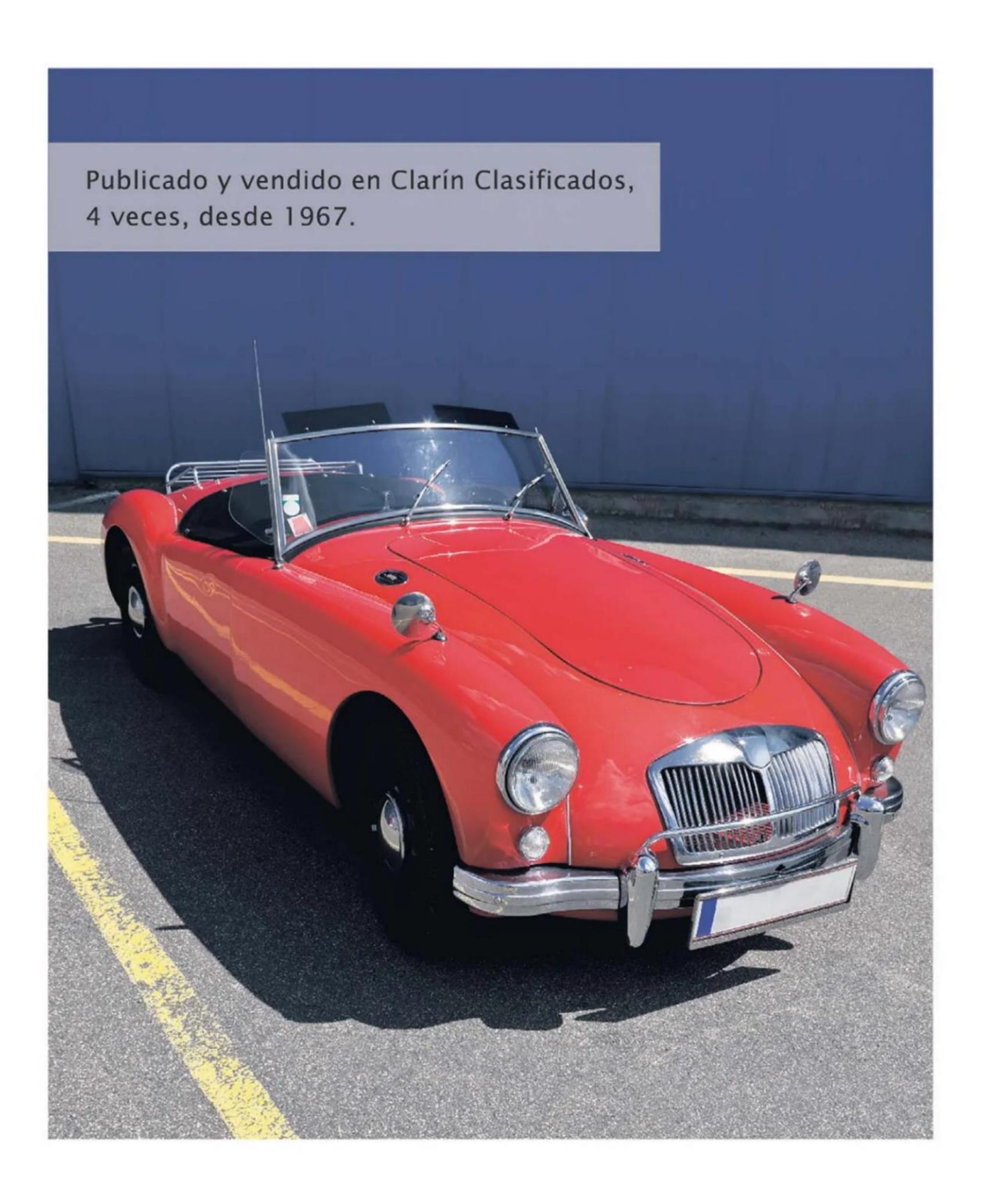



# Clasificados





clasificados.clarin.com

INDICE DE RUBROS DEPTOS D 1 ALQ.OF ZONA D CABALLITO FLORES P. CENTENARIO P. CHACABUCO VILLA CRESPO



ZD **ALQUILER** DEPARTAMENTOS

CABALLITO 1amb Muy amplio coc y lavad sep. Edif categ 1141440600

8 VENTA

PROP. EN GRAL.

**R08 EDIFICIOS INDUSTRIALES** 

Nave Industrial 5 lotes se vende en conjunto. WSP 11-6353-2750. En-

viar correo a ruca@ruca.com.ar

Countries &

Urbanizaciones

**ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS EN

Clasificados

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

Autos

clasificados.clarin.com



**AVISO LUPA** 

La tipografía tiene un

cuerpo 50% más grande.

Clasificados renueva sus

diseños para que tus

15 VENTA

15 VENTA AUTOMOTORES **AUTOMOVILES** 

**R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** VENTA

**HONDA** 

avisos se vean tan bien como este

**AUTOMOTORES** 



Servicio Técnico con turnos

**11 26532903** (0230) 4668866 www.hondapilar.com.ar **Empleos** 

clasificados.clarin.com

24 PEDIDO ADMINISTRACION

R24 **EMPLEADOS** 

PEDIDO

CADETA casting@fibertel.com.ar

CAJERA dinámic c/exp Loc Gastro Disp.F.Time SoloCaba 1140254046

CAJERO ADICIONISTA p/Restaurant con exper zona CABA Postularse a: postulacioncafeterias@gmail.com

EMPLEADA CULTA manejo PC redes grupoemprender@fibertel.com.ar

EMPLEADA para atencion al publico con experiencia en panaderia. Zona CABA Teléfono 4521-1676 o 4943-1434

EMPLEADOS,

VENDEDORES **PEDIDO** 

ASISTENTE INMOBILIARIO. c/exp. Viva zona Urquiza 11-58183705

R32 PROFESIONALES

PEDIDO

MEDICOS de Guardia Solic Clínica Psiquiátrica z/R.Mejía Excel remunerac Pago en el dia Comunicarse al 11-3018-2697 o 11-4401-6781

R34

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

CHICA z/Martinez ref. II61865030

CHOFERES, PERSONAL **R36** DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER taxi & remise spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Cobalt - Spin - Prisma II.64033783

CHOFER app uber didi II.27040030

CHOFER Cabify Excelentes Condi-ciones. Whatsapp escrito al 1123904827

CHOFER TAXI a cargo II5452-7612 CHOFERES Didi Uber Cabify reg cat D Spin Logan Prisma 1162205112

OFICIOS Y **OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

CARPINTERO oficial melamina/madera 1140631600 zona tigre

37 PEDIDO SERVICIOS

CHAPISTA -ARMADOR c-exp Imp ta-ller automotr Pompeya II51835769

COCINERO / AYUDANTE de COCINA con exper zona CABA Postularse a: postulacioncafeterias@gmail.com

EMPLEADA /O p/Fca Indumentaria exper Rubro z/Oeste 11-61931624

EMPLEADA mostr pan1144779896

HERREROS Oficial MIG-TIG armado de Carp. Met. Barandas Estructuras c/exp. 35-50añs. Pres 10:30-15hs AvChiclana 3089 Cap1164386353

JUBILADO JOVEN C/EXPERIENCIA PARA GARAGE FRANQUERO zona PALERMO. Presentarse de 9 a 13 hs en: MEXICO 625 PISO 1º CABA

PANADERO con experiencia Zona CABA Teléfono 4521-1676 o

PINTOR autos oficial 1544097551

RECEPCIONISTA / CONSERJE Fem p/Alojamiento x hs. Viva en CABA, Disponib full-time. Ref comprob. CV a: empleoshoteleria24@gmail.com

VENDEDOR /A MOSTRADOR neces Panadería y Confit Pres Lunes solo c/refer 9 a 14h PIEDRAS 435 CABA

♥ VIGILADORES GENERALES/ BOMBEROS VOLUNTARIOS

EMPRESA DE SEGURIDAD

INCORPORA

Zona C.A.B.A. - Norte - Noroeste

Secundario completo y Licencia de conducir excluyentes Sueldo mínimo en mano \$720.000

Mail detallando en ASUNTO localidad de residencia

Enviar CV a:

cv.seleccionlaboral01@gmail. com

Subi tu curriculum a www.empleos.clarin.com Servicios

clasificados.clarin.com

CONSTR.Y REFAC. 41 OFREC.

CONSTRUCCIÓN R41 Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

> **¡ENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!**

**RUBRO 14** 

PROFESIONALESY **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 1550152499

**R47** SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA Ale Centro 11-6859-4818 SEÑORA Eda 32añ 11-6115-8466

Clarin

Clasificados **EL VALOR** 

DE LA PALABRA.

INCORPORAMOS VIGILADORES

MASCULINOS ★ EDAD 22 a 55 AÑOS

**★ INCORPORACIÓN INMEDIATA** 

**★ PAGO POR BANCO** 

CIUDAD AUTONOMA DE **BUENOS AIRES** C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

ORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR **PACHECO - DON TORCUATO** CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com

55 OFREC. ASTROLOGIA

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE Natural Retornos Inmediatos No Falla Jamas 1164684740

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



CONTACTOS

MENSAJES, SALUDOS, **R58** AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS \* \* \* \* \* SANTA MARIA INMACULADA \* Ana Mendicino



MIX

**R60 HOT CHAT** 

SRA de 65 y 54 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*

0

**SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com



# Cómo publicar en Clarín Clasificados

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

www.clasificados.clarin.com/receptorias

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com



#### RECEPTORÍAS

# Legales

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS. PAGOS DE DIVIDENDOS, **AVISOS ALCOMERCIO** 

#### CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Sociedad Anónima. De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo segundo del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades Comerciales, el Directorio convoca a los señores Accionistas de Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Sociedad Anónima (CUIT 30-58217065-3) a Asamblea General Ordinaria, que se cele-brará el día 15 de julio de 2024, en primera convocatoria a las 12 hs y en segunda convocatoria a las 13 hs de ese mismo día, en su sede social de Avenida Colón 2 de la ciudad de Bahía Blanca, para considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas presentes en la asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción y firma del acta. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario General, Estados Contables, Informe del Sindico correspondiente al cuadragésimo quinto ejer-cicio económico, iniciado el 1º de abril de 2023 y finalizado el 31 de marzo de 2024 que incluyen los estados consolidados con la sociedad controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. (CUIT 30-66415587-3), Valiant Asset Management Sociedad Gerente de

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

Fondos Comunes de Inversión S.A.U. (CUIT 30-71591453-7) por el mismo período y de las gestiones del Directorio, del Comité Ejecutivo y del Síndico durante el ejercicio. 3º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comité Ejecutivo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024, aún en exceso del artículo 261 de la LGS. 49) Consideración de las remuneraciones al Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2024. 5º) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio. 6º) Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. 7º) Fijación del monto que se destinará a efectuar donaciones, otorgar subsidios, becas o premios a personas físicas o jurídicas, instituciones públicas, privadas o asistenciales y determinación de la partida a asignar a la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. 8º) Autoriza-ciones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. NOTA: artícu-lo 238 de la Ley General de Sociedades: Para asistir a las Asambleas los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir, antes de las 17 hs del día 8 de julio de 2024, en la sede social. El DIREC-TORIO. Sociedad incluida en art. 299 LGS. Oscar Antonio Marbella, presidente.Patricio Mc Inerny, abo-

CUIT 33-50000517-9 - BANCO SU-PERVIELLE S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Ac-

75 OFREC.

CONVOCATORIAS

cionistas 11 de julio de 2024 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (en adelante, "Asamblea") a celebrarse el día 11 de ju-lio de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, la cual será celebrada a distancia a través de la plataforma "Microsoft Teams«". La Asamblea considerará el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos ac-cionistas para firmar el acta de asamblea 2. Ampliación del núme-ro de miembros Titulares para integrar el Directorio 3. Designación de un miembro Titular del Directorio 4. Autorizaciones Se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a lo dispues-to en el Artículo 26 BIS del Estatuto Social de la Sociedad. Sobre el particular, se destaca que la plataforma "Microsoft Teams«" permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. El día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea se enviará a los Señores accionistas registrados un enlace a la herramienta "Microsoft Teams«" y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación de los Senores accionistas durante la sesión virtual. La Asamblea comenzará en

75 OFREC. CONVOCATORIAS

el horario notificado y no se admiti-

rán participantes con posterioridad al início de la misma. En forma pre-

via a la apertura de la Asamblea, los participantes deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran. Durante el transcurso de la Asamblea los Señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Nota 1: Solo podrán asistir a la Asamblea los Señores accionistas que acrediten los certificados de titularidad de acciones emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar hasta las 18.00 horas del día 4 de julio de 2024. Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. al momento de la inscripción para participar de la Asamblea el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores accionistas por requerimiento a la casilla AsuntosSocietarios@supervielle.com.ar.

#### **AVISOS AL COMERCIO**

AUTOCLAVE S.A. Sorteo de Junio sera por Q. N. LOTBA del 29/06/24

**EDICTOS** JUDICIALES

1- "EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y AR-BITRAJE DEL CONSUMO DISPONE: ARTICULO 1º.- Impónese sanción

76 OFREC.

de multa de (i) PESOS DOSCIEN-TOS CINCUENTA MIL (\$ 250.000) correspondiente DI-2020-101-APNDNDCYA#MDP: (ii) PESOS DOSCIENTOS CINCUEN-TA MIL (\$250.000) correspondiente DI-2020-98-APN-DNDCYA#MDP: (iii) PESOS TRESCIENTOS CINCUEN-TA MIL (\$350.000) correspondiente a DI-2021-229-APN-DNDCYA#MDP (iv) a la razón social INC S.A., CUIT 30-68731043-4, con domicilio real en la calle Maipu Nº918 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley No 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento de oferta de los productos del Programa Precios Cuida-

2- "LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR RESUELVE: ARTÍCULO 19- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS SETENTA MIL (\$70.000,00) a la firma INC S.A. (C.U.I.T. Nº 30-68731043-4), con domicilio constituido en la calle Be-ruti Nº 2915 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al inciso j), Articulo 4g de la Ley Ng 20.680, por incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 102 de fecha 27 de marzo de 2020 de la SECRE-TARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRO-DUCTIVO."

"DISPOSICIÓN Multa EX-2022-03 042270-APN-DGD#MDP el DI-RECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DE CONSUMO DISPONE ARTICULO 1º.-Impónese sanción de \$90.000 PESOS NOVENTA MIL) a la firma NISSAN ARGENTINA S.A., con domicilio constituido en Maipú 267, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240 y su concordante Artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1798/94, reglamentario de la Ley Nº 24.240, por haber realizado una oferta sin indicar la fecha de inicio de la misma y por haber limitado cuantitativamente la misma, sin informar la cantidad de productos con los que contaba pa-ra cubrida."

Clasificados

### **Fúnebres**

Recordatorios

LEVY, Olga Ouerida mamá: A 20 años de tu partida y en el día de tu cumpleaños, te recuerdo siempre con mucho amor. Tu hija Claudia.







Y COTIZACIÓN SIN CARGO

@dayma\_construcciones @ 11-6419-4710

Sr. Rodolfo 11-5755-4704

·Techos fijos y corredizos Jardines de invierno ·Mamparas de baño ·Frentes de Placard

corredizos Cambiamos ventanas de abrir por corredizas sin roturas

15-4042-3959 15-4470-1108



PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

🔊 15-3015-2624 zulmarpiscinas.com.ar









VENTA Y COLOCACIÓN DE INSUMOS

Ormiflex Polacrin. Alalantes MEGAFLEX BERTECH

TECHOS DE TEJAS/CHAPAS · TINGLADOS **MEMBRANAS · AISLANTES · MADERAS** ZINGUERÍA - PINTURAS



**OFERTAS EN** COLOCACIÓN MEMBRANA GEOTEXTIL MEGAFLEX + IMPRIMACIÓN SUPERIOR



Av. J.M. de Rosas 866, Lomas del Mirador

4699-0029 | 4699-0508 · www.techotech.com.ar

#### **Clarín**grilla Nº 20.144 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Anatole France.

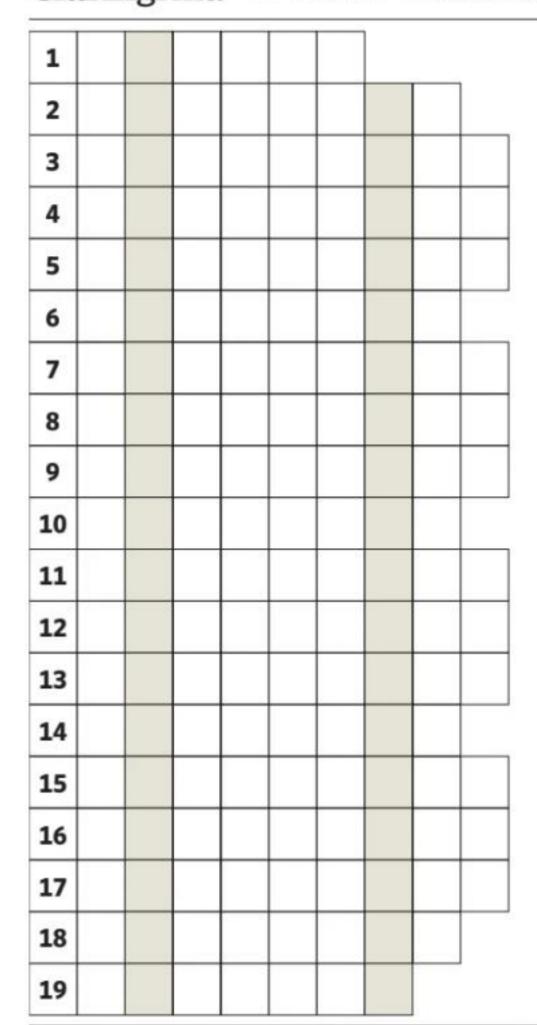

#### **Definiciones**

1 ► Masa de almendras, avellanas o nueces, tostadas y mezcladas con miel y otros ingredientes; 2 ► Persona que habla con fuerza de expresión; 3 ► Sección en los periódicos donde se anuncian los espectáculos; 4 ▶ Defensor del pueblo; 5 ▶ Persona que hace de médico sin serlo; 6 ▶ Palangana, vasija ancha y poco profunda que sirve para lavarse la cara y las manos; 7 ▶ Transmisión de contenidos psíquicos entre personas, sin intervención de agentes físicos conocidos; 8 ▶ Conocimiento amplio de un tema o materia; 9 ▶ Dep. Equipo de competición formado por una marca automovilística o de motocicletas; 10 ▶ Sacar una cosa de su lugar, especialmente los huesos; 11 ▶ Persona que precedió a otra en una dignidad, empleo, obra o cargo; 12 ► Apuntamiento puesto en la margen de algún escrito o impreso; 13 ▶ Agente capaz de producir detonación; 14 ⊳ Ómnibus que circula sin rieles, cuyo motor recibe energía eléctrica mediante un trole; 15 ▶ Dormitorios en los barcos; 16 ▶ Que no teme en los peligros; 17 ▶ Tonsura de figura redonda que se hacía a los clérigos en la cabeza; 18 ▶ Oficiales que mandaban a los soldados embarcados en las naves de guerra; 19 > Mil. Proyectiles auto-

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - an - buds - bús - ca - car - car - ce ción - ción - co - co - co - cu - cu - da - de - de - de des - di - dis - do - e - en - es - fá - fai - in - jo - le - le le - les - li - lla - lo - ma - man - mi - na - nan - ni - om - pa - pi - ra - ran - rí - ro - ro - rrón - ru - si - sor ta-te-te-te-te-tes-ti-ti-to-tré-tro-tu.

### Sudoku

Nº 6.837

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

propulsados.

| Básico |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9      | 2 |   | 5 | 1 |   | 3 |   |   |
| 5      | 6 |   | 7 |   | 2 |   |   |   |
|        |   | 9 |   |   |   |   | 4 | 8 |
|        | 1 | 3 |   |   |   |   |   |   |
|        |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |
|        | 4 | 6 |   |   |   |   |   | 1 |
|        | 7 | 1 |   |   |   | 9 | 3 |   |
|        |   |   | 4 |   |   |   | 5 |   |

|   |   | 3 |   | 7 |   | 1 |   | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |
|   |   | 2 | 9 |   |   |   |   | 6 |
| 2 | 9 |   |   |   |   | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   |   | 1 |   | 6 |   |
| 1 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
|   | 5 | 6 | 2 |   | 8 |   | 9 |   |
|   |   |   |   | 4 | 9 |   |   | 8 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DAR UN<br>DISCURSO                       | <b></b>                                    | DE MENOS<br>EDAD<br>SUPERFI-  | <b>₽</b>                               | SEÑALAR<br>EL RELOJ<br>UNA HORA<br>YA PASADA | <b></b>                           | VENTILA<br>GARZA<br>REAL                  | <b></b>                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| L>                                       |                                            | CIALES                        |                                        | Terninun                                     |                                   | ¥                                         |                                                     |
| IMPAR<br>TARDARÁ<br>MUCHO                | <b>*</b>                                   |                               |                                        | CELEBRA<br>CON RISA<br>NACIDO<br>EN ROMA     | <b>→</b>                          |                                           |                                                     |
| <b>→</b>                                 |                                            |                               |                                        | +                                            |                                   |                                           |                                                     |
| RELATIVO<br>AL SUERO<br>HOGAR,<br>FOGÓN  | *                                          |                               |                                        |                                              |                                   |                                           | PLAZA PÚ-<br>BLICA DE LA<br>ANTIGUA<br>GRECIA (PL.) |
| <b>4</b>                                 |                                            |                               | MANJAR<br>MILAGROSO<br>QUE SE<br>MUEVE | 4                                            |                                   |                                           | *                                                   |
| TABERNA,<br>CANTINA                      | NOMBRE DE<br>VARÓN<br>PRÍNCIPE<br>MUSULMÁN | <b>→</b>                      | +                                      |                                              |                                   | QUE NO<br>PADECE<br>ENFER-<br>MEDAD (PL.) |                                                     |
| 4                                        | +                                          |                               |                                        |                                              | SUDDESTE<br>SOBRINO DE<br>ABRAHAM | <b>→</b>                                  |                                                     |
| MONO<br>PEQUEÑO<br>DE AMÉRICA<br>DEL SUR |                                            | IR POR<br>EL AIRE<br>INFUSIÓN | <b>→</b>                               |                                              | +                                 |                                           |                                                     |
| L                                        |                                            | +                             |                                        | INDÍGENA<br>DE TIERRA<br>DEL FUEGO           | <b>→</b>                          |                                           |                                                     |
| CUENTOS                                  | <b>→</b>                                   |                               |                                        |                                              |                                   |                                           |                                                     |

#### Soluciones

#### Sudoku № 6.836

#### Básico

| 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 |

| ~* | anz | au | • |   |   |   |   |   |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 5  | 3   | 9  | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 7  | 1   | 2  | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| 6  | 4   | 8  | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 4  | 5   | 7  | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| 3  | 9   | 1  | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 2  | 8   | 6  | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| 9  | 2   | 3  | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 8  | 6   | 4  | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 1  | 7   | 5  | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 |

#### Claringrilla Nº 20.143

... las propias faltas y a compadecer las de los demás (conclusión). Ugo Fóscolo. Poeta italiano.

|     |   |   |   |   |   | 7 |   | -  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
|     |   |   | R | U | В | L | A | 1  |
| Ш,  | A | P | 0 | L | R | Α | G | 2  |
| 0   | D | Α | P | R | U | S | U | 3  |
| R   | 1 | D | U | A | L | P | A | 4  |
| E   | N | Е | 1 | ٧ | E | R | P | 5  |
| Α   | Т | С | U | D | N | 0 | C | 6  |
| Α   | C | E | Т | 0 | L | P | 0 | 7  |
| 0   | 1 | R | A | N | G | 1 | L | 8  |
| Α   | L | L | U | R | Т | A | P | 9  |
| 0   | D | Α | R | E | M | S | E | 10 |
| 0   | M | S | 1 | R | 0 | F | Α | 11 |
| D   | Α | D | E | S | L | Α | F | 12 |
| R   | Α | Ε | Т | Α | F | L | 0 | 13 |
| S   | E | L | A | N | 0 | T | A | 14 |
| Α   | L | 0 | Н | Α | Т | Α | В | 15 |
| R   | 0 | S | N | Ó | P | S | E | 16 |
| R   | 0 | D | A | N | U | Y | Α | 17 |
| Α   | Т | E | М | 0 | L | Α | P | 18 |
| N   | Ó | М | U | E | N | C | 1 | 19 |
|     | N | Á | G | 0 | В | 0 | T | 20 |
| (3) |   | S | A | В | E | М | A | 21 |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Disertar, non, ríe, demorará, seroso, lar, maná, Omar, mesón, SO, volar, tití, ona, relatos. Verticales. Finesa, emir, someros, té, menor, móvil, romano, atrasar, Lot, airón, sano, orea, ágoras.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$7.999,90 - Genios \$2.000,00 - Revista Ñ \$2.000,00 - Arquitectura \$2.000,00 - ELLE \$4.000,00 - Preescolar Genios \$3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4.999,90 -One Shot Dia del Padre \$9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$7.999,90.

#### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 64 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad; Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAIS

### "Seguimos esperando al estadista ausente"

Los argentinos esperamos sin éxito desde hace muchas décadas un gobernante, un estadista que convoque a la unión nacional. Que lo haga renovando el patriotismo dormido en muchos de nuestros dirigentes. Claro que para que eso ocurra no solo debe recitar algún párrafo de la Constitución o dar alguna clase magistral de economía. 70 años de crisis, subversión, terrorismo de Estado y todavía la democracia no se ha convencido que la única solución para darle progreso y bienestar a la gente es ponerse de acuerdo con las políticas de Estado que hoy no tenemos. Y esto por supuesto va dirigido al Gobierno actual y todas las fuerzas políticas.

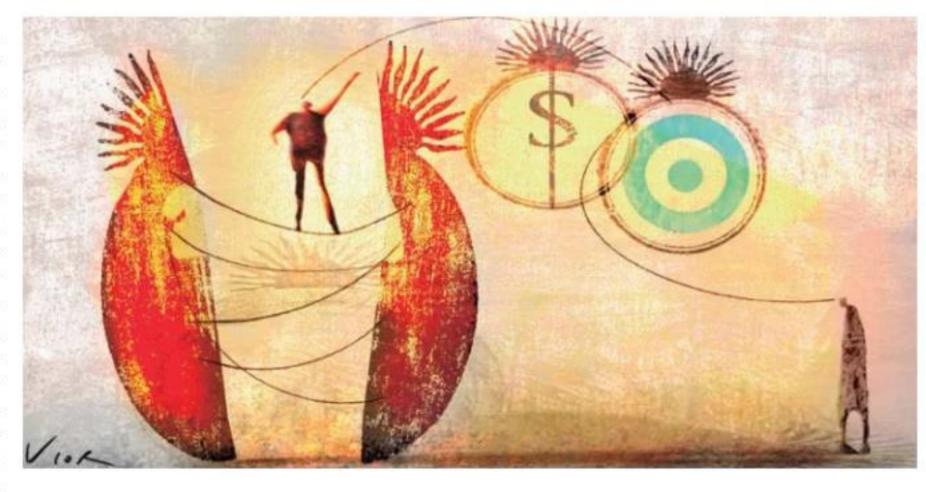

Creo que después de 6 meses el Presidente olvida el crédito que le otorgó la ciudadanía deseosa, necesitada de un cambio, de una piedra basal para el futuro. Necesitamos su ejemplo de trabajo y sacrificio en lugar de las amañadas políticas populistas. En cambio prefirió un largo peregrinaje por el mundo con más publicidad personal que beneficio para el país. Su metafórica motosierra debía terminar con la corrupción de una casta que permitió la inseguridad, olvidó el sistema de salud, dogmatizó y debilitó la educación y empobreció al pueblo en general y a los más viejos en particular.

¿Existe hoy un plan para dar solución a estos problemas priorita-

rios? No los leo en la famosa Ley Bases. Está mal que la crisis que nos dejaron los K la termine pagando el bolsillo de los que menos tienen. Javier Milei, que se autodefine como Terminator, topo que va a destruir el Estado, ideas contradictorias en la boca de un demócrata, seguramente después de conocer la inflación festejará su logro como una batalla ganada. Permítame decirle al Presidente que tal como estamos los argentinos, otro triunfo como ese y perdemos la guerra. Seguimos esperando al estadista ausente...

#### Matías Anibal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

#### Educar, para un mejor país

Dolor, bronca y angustia. Eso sentí al leer un artículo de Javier Drovetto en La Nación. Admiro la obra de Felicitas Silva con chicos carentes de oportunidad, para insertarse en la sociedad. Docentes como ella -y no "trabajadores de la educación"hacen falta. Enamorados de la docencia y los alumnos, no necesitan a sindicalistas. Los docentes de "Volando Alto" son cóndores que avizoran lugares cubiertos por el barro de la pobreza y la miseria. También descubren huevos con seres vivos prisioneros de la dura cáscara de la ignorancia. Descienden sobre ellos y comienzan a romper la cáscara con amor y delicadeza, para no herir ni asustar. A medida que la relación evoluciona se genera un clima, de amor y confianza, que permite progresos que alimentan la búsqueda de nuevos horizontes. Eso es educar, y es la única manera de lograr un país democrático, libre y progresista. Digno de vivir en él. Adolfo R. Ortiz adolfoortiz27@yahoo.com.ar

#### La Justicia retoma el ritmo

Da la impresión de que algunos integrantes de la Justicia le estarían perdiendo el miedo a las represalias del kirchnerismo. La confirmación de la sentencia a 8 años de prisión al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por corrupción; el procesamiento al actual intendente de La Matanza Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual a su secretaria y la ejemplar condena a 16 años de prisión al ex gobernador y ex senador de Tucumán José Alperovich, también por abuso sexual a su secretaria -y además sobrina- son indicios concretos de ese cambio. Esperemos que esta tendencia se generalice y que las muchas causas de corrupción de ex funcionarios kirchneristas y de empresarios amigos del poder, iniciadas hace años -y que en general avanzan a velocidad de tortugaretomen el ritmo y el curso que corresponde, para que finalmente se haga justicia. Ricardo E. Frías ricardoefrias@gmail.com

#### Tenemos esperanza, pero...

El Gobierno se glorifica porque la inflación bajó. Sí, pero a costa del sacrificio de todo el pueblo que pronto perderá la paciencia. Mientras el Presidente se va a Europa a coleccionar premios (no sé de qué), en Argentina no se ve, por ahora, ningún logro. La baja de la inflación es ficticia... No sé cuál es el plan de Caputo y Milei, pero en el horizonte no se ve nada importante que nos haga poner un poquito felices. Todos tenemos esperanza, pero va a llegar un momento que eso se pierde ¿y después? Es difícil gobernar sin aprobación de leyes, pero deberían mostrar un poco de empatía hacia el pueblo para que la esperanza dure un poco más.

#### **Arturo Neuberger**

arturoneuberger@hotmail.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY 51



24 de junio de 1984

#### **HACE 40 AÑOS**

### La economía ya complicaba a Raúl Alfonsín

Raúl Alfonsín, luego de la euforia por su triunfo en las urnas ante el PJ, acusaba las primeras señales de las complicaciones de su gestión, en particular las de orden económico y gremial. Fracasado el intento de "democratizar" la vida sindical con la derrota en el Senado para implantarla por ley, la administración radical emprendía la tarea de domesticar la economía, mal tratada en extremo por los autócratas militares que habían usurpado en poder entre 1976 y 1983. En ese marco se inscriben los dos títulos principales de la tapa de Clarín de hace 40 años: el gabinete analiza medidas económicas y sociales y el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, viajaba a EE.UU. para rediscutir cuestiones de la deuda externa. Cuando la dictadura dio el golpe esa deuda era de unos US\$ 6.000 millones y en ocho años la llevarían a US\$ 45.000 millones. La convención de la UCR debatía en Olivos el carácter político que vislumbraba en las protestas obreras lideradas por Saúl Ubaldini, la verdadera cara opositora al gobierno.

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











мін 5° <sup>мáх</sup> 12°



in máx L° 11° MIÉRCOLES

<sup>мін</sup> 5° Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



ACTUALIZADAS Por Maitena



### **Pasiones Argentinas**

# La escritura en bata del quirófano

Natalia Zito Escritora

zan a escribir. Suelen usar ese verbo, exponer, para referirse al miedo que les produce que algo propio, quizá íntimo, quede a la vista. En honor a eso, suelen escatimar a los textos sus ocurrencias más monstruosas o las referencias a familiares que podrían reconocerse, lo que suele resultar en personajes a una distancia siempre prudencial de lo inmoral, historias tal vez distópicas, de ciencia ficción o realismo "inventado", cualquier versión de: "cosas que nada que ver conmigo". Supongo que no hace falta aclarar que no estoy diciendo que todas las distopías o historias de ciencia ficción son fruto de ese cuidado al escribir, sino que pueden prestarse a la ilusión de mantenerse a salvo.

xponerse es uno de los temores más comunes de quienes empie-

El propio Ray Bradbury, en el libro Zen en el arte de escribir, dice que "el primer deber de un escritor es la efusión: ser una criatura de fiebres y arrebatos" y que "en el fondo, todas las buenas historias son de una sola cla-

se: la de la historia escrita por un individuo con una verdad propia".

Pienso que el primer problema está en el verbo, exponer, cuya definición más simple es: "presentar algo para que sea visto", pero escribir literatura nunca consiste en exponer, no con ese tinte excesivo que tiene la acción de poner algo deliberadamente a la vista. Eso nunca es escribir, como tampoco lo es esconder; quizá se trate de su pariente etimológica sembrar. Lo que los escondedores

no tienen en cuenta es la naturaleza traicionera de las palabras, que son como esas batas para ir al quirófano: cuando uno cree que está cubierto, resulta que camina con la cola al aire. Es decir, lo que queda a la vista no necesariamente está donde el autor supone. Si así fuera, podríamos pensar que dominamos las palabras y nadie mejor que quienes escribimos para saber que no es así.

Escribir es caminar con la bata del quirófano. Es no saber por dónde viene la mirada, porque al escribir no solo digo lo que quiero decir, también se lee mi forma de componer un texto, las lecturas que tengo y las que no, mis determinaciones históricas y socioculturales, la geografía en la que vivo.

Un texto revela también aquello que ignora y no hay nada más inquietante que eso. No me refiero a cosas evidentes como usar sin cálculo "pieza" en lugar de "dormitorio", o "alrededor" en lugar de "circa", aunque pueden ser indicadores, tanto como las muletillas o rastros de vicios profesionales, como "en efecto", "en tanto que" o el abuso del verbo "intentar" que hacen los psicoanalistas. Me refiero a las ignorancias. Por ejemplo, escribo sobre este tema, pero quizá algún autor ya lo abordó y ni siquiera estoy citándolo; esa ignorancia se me estaría viendo por el hueco de la bata sin que pueda notarlo. Mi cuerpo desnudo, esa verdad propia, entre las telas de la bata del quirófano. Por eso pienso que no hay escritura vestida o, parafraseando a mi querida María Onetto, esa literatura no me interesa.

CRIST

En el patio YO, MATÍAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

